#### Entrevista al jefe del bloque Hacemos Coalición Federal

Pichetto: "Siempre cuidamos al presidente Milei y hemos tenido mucha paciencia"\_ P. 12

AIRES . ARGENTINA



Hay deuda en juego Loma Negra: dueños van a concurso y la venta no se define \_\_ P. 18

# CTOMISTA

W W W . C R O N I S T A . C O M

MIÉRCOLES

17 DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000

- Nº 34.672 REC. · URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9,500

Merval 1.502.350 ▼-0,17 — Dow Jones 40.954 1,85 — Dólar BNA 941 0,05 — Euro 1,09 0,03 — Real 5,43 0,05 — Riesgo país 1584 1,86



AEA SE REUNIÓ CON FRANCOS Y TRABAJO RECIBIÓ A LA CGT

## El Gobierno busca oxígeno a través del diálogo social y exhibe ante el mercado su sexto mes de superávit fiscal

Anunciaron un resultado financiero positivo de \$ 238.000 millones. Los gremios pidieron atenuar algunos puntos de la reforma laboral

Con las dudas de los mercados como telón de fondo, el Gobierno trata de mirar hacia adelante y enfocarse en objetivos de gestión. Con la Ley Bases aprobada, ayer recibió por separado a integrantes de la CGT y a los grandes empresarios nucleados en AEA. Los gremialistas, como era de esperar, reclamaron suavizar la reglamentación del capitulo laboral. Los hombres de negocios quieren más previsibilidad sobre el plan. El

ministro Luis Caputo se ocupó de anunciar, en paralelo, que el objetivo de alcanzar un sexto mes de superávit fiscal había sido cumplido: obtuvieron en junio un saldo a favor de \$ 238.000 millones. Es una meta relevante, que sin embargo no sirve para garantizar que la economía se reanime. El FMI elogió la baja de la inflación, pero ratificó la presunción de que la recuperación llegará más cerca de fin de año. \_\_\_ P. 6,7 y 8

El equipo económico ya vende la fase 3 del plan, con inflación menor a 4% y más inversión \_ P.4

#### > ZOOM EDITORIAL

Los argentinos creen que van a estar peor y que la oposición no tiene líder

Horacio Riggi Subdirector Periodístico \_\_p. 2\_\_

#### OPINIÓN

La macro se resuelve con macro (de la buena)

Luis Secco Economista. Director de Perspectiv@s Económicas \_\_p. 3\_\_

EL BLUE SE RESISTE A PERFORAR LOS \$ 1400

### La caída del dólar CCL no alcanza para calmar a inversores y el riesgo país se acercó a 1600 puntos

El BCRA prepara otra señal: espera acordar hoy con los bancos una salida para los puts

ja: el contado con liquidación cerró a \$1305, con un retroceso de 1%, y el MEP a \$ 1279, cediendo 2%. El dólar libre, por su parte, se resiste a perforar los \$1400, anotándose ayer las últimas transacciones en torno a \$ 1405. La contracara es lo que sucede con los títulos públicos, que volvieron a caer y colocaron el riesgo país en 1584 puntos. La potencial intervención del BCRA en el

En el mercado financiero el frente cambiario hizo que desadólar siguió operándose en ba- pareciera la demanda. En consecuencia, nadie se anima a pronosticar cuál será el nuevo piso de la moneda estadounidense. Los inversores están atentos a los próximos pasos del Central, que ayer por la noche avisó que le hizo llegar una nueva oferta a los bancos para resolver los puts que tienen sobre los títulos públicos. También se especula con que anuncie en el corto plazo el levantamiento de una nueva capa de cepo. \_\_\_ P. 14 y 15



MODIFICARON REQUISITOS DE ETIQUETADO

#### Facilitan importación de textiles y los fabricantes de indumentaria alertan por impacto en el empleo

El Gobierno anunció la eliminación del control aduanero del etiquetado de textiles y calzados que ingresan al país. El control ahora pasará a realizarse ex post para asegurar el cumplimiento de la norma. Desde el sector cuestionan la modificación y advierten que antes que ayudar a que bajen los precios, puede llegar a impactar en la fabricación local y el nivel de empleo del sector.\_\_\_\_ P. 10

#### EL TUIT DEL DÍA



"Junio cerró con superávit financiero de \$ 238,189 millones. Sexto mes consecutivo" Luis Caputo

Ministro de Economia

#### DEL NÚMERO DE HOY

442

millones de dólares alcanzó la deuda pública nacional durante la gestión de Javier Milei. En junio alcanzó los u\$s 6.840 millones

#### > ZOOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

#### Las expectativas sobre el futuro del país en los próximos seis meses son negativas, con un 31% que considera que va estar mejor que ahora y un 43% que va a estar peor.

### Los argentinos creen que van a estar peor y que la oposición no tiene líder

y fuerte la producción y el consumo. La recesión con inflación que vive la Argentina, conocida técnicamente como estanflación, no es un escenario que sorprende al Gobierno. De hecho, el presidente, Javier Milei, aseguró públicamente antes de asumir su mandato que la Argentina inevitablemente iba a tener que pasar por tal situación.

Un informe reciente de la consultora Equipo Mide, realizado entre el 3 y 9 de julio pasado, luego de la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, arroja los siguientes resultados. En primer lugar, asegura que para los argentinos la mayor preocupación es la pobreza (20%), en segundo la desocupación (19%) y en tercer lugar recién aparece la inflación (15%). La lectura es que la suba de los precios dejó de ser el foco te atención de los argentinos.

En cuanto a las opiniones sobre la situación del país en los próximos 6 meses, el 31% opina que será "mejor que ahora" y el 43% "peor que ahora". La situación personal/familiar de los entrevistados en los próximos seis meses se divide en "mejor que ahora" (26%) y "peor que ahora" (32%). Son más negativas que positivas.

Al mismo tiempo un 46% considera que la inflación será más alta en los próximos meses, mientras que un 26% considera que será más baja y un 20% que se mantendrá igual.

Las expectativas sobre el futuro del país en los próximos seis meses son negativas, con un 31% que considera que va estar mejor que ahora y un 43% que va a estar peor que ahora.

También son negativas las expectativas sobre el futuro de la situación personal familiar en los próximos seis meses, con un 26% que considera que va estar mejor que ahora y un 32% que va a estar peor que ahora.

Para un 39% de la población las emociones predominantes son negativas (bronca, enojo, miedo y desilusión). Para un 37 % son positivas (esperanza, confianza y alegría). Para un 21% es la incertidumbre.

Un 66% de la población considera que las medidas económicas del Gobierno la afecta negativamente.

Por otro lado, tampoco a la mayoría le gustan las formas de Javier Milei y a la hora de hablar sobre la capacidad de resolver problemas que tiene el Presidente, los números tampoco lo acompañan. Sin embargo, hay un dato a tener en cuenta y que puede ser clave. Cuando a los encuestados se les pregunta ¿Quién cree que es hoy el principal líder de la oposición? La respuesta es lapidaria: "Ninguno, la oposición no tiene un líder (48%)". En segundo lugar se encuentra Cristina Kirchner con el 21%).

#### LA FOTO DEL DÍA

#### Recibieron a "Místico" en La Rural

Comenzaron a entrar ayer los primeros animales a la tradiciobnal Exposición Ganadera que todos los años se desarrolla en La Rural. Uno de los primeros en ser presentado en la pista central fue un toro de raza Hereford bautizado como "Místico, como homenaje a la victoria de Argentina en la Copa América 2021. El flamante secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, dio un breve discurso para remarcar la intención oficial de acompañar el crecimiento del agro. Por su parte, Nicolás Pino, titular de la SRA, señaló que la muestra es un lugar de encuentro los productores, la industria y el Estado. La inauguración está prevista para el domingo 28, con la presencia de Javier Milei.



CRÉDITO: NA





La frase del día

Diego Kravetz

Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires

"No estoy de acuerdo que una vecina baje con la comida para darle a la persona en situación de calle porque lo acomoda en la pobreza. El parador desacomoda porque estructura de forma distinta la vida. Si vos lo ayudas a estar más cómodo en la pobreza, en la marginalidad y en el sin techo, se te va a quedar estancado en ese lugar".\_\_\_

DOPINION

Luis Secco Economista. Director de Perspectiv@s Económicas



## La macro se resuelve con macro (de la buena)

l Gobierno después de algunos meses de experimentar cierta comodidad con las dinámicas macro principales (la fiscal, la cambiaria, la monetaria y la inflacionaria), desde hace dos semanas revela con sus actos que esa sensación resultó, previsiblemente, prematura.

La apuesta de que la aprobación de la Ley Bases y la Ley de Medidas Paliativas, el cumplimiento del acuerdo con el FMI, el Pacto de Mayo y las renovaciones ministeriales serían suficientes para traer tranquilidad a los mercados y darle un nuevo impulso a las expectativas, no funcionó. No es que no se trate de logros o hitos importantes para que el cambio de régimen económico sea posible, pero lo que estaba detrás de la incertidumbre y de las dudas del mercado no eran sólo el déficit de gestión o de gobernabilidad. La desconfianza tenía (y aún tiene) un origen macro. Y la macro se resuelve con macro (de la buena).

Vale una salvedad importante: el superávit fiscal y la baja de la inflación no son triviales, pero lo que está puesto en dudas es cuán consistentes y sustentables en el tiempo resultan. Al Gobierno parece no importarle lo que sucede o pueda suceder con la actividad económica. Como si la recesión no afectara las perspectivas de alcanzar el equilibrio financiero, que es la piedra angular de todo el programa. Tengamos en cuenta que la caída de la recaudación será sólo parcialmente compensada por el paquete fiscal, por lo que el ajuste del gasto necesario para mantener el ancla fiscal en lo que resta del año será aún más exigente. Por ahora, la determinación del Presidente en mantener el equilibrio no está puesta en dudas, pero si la recesión se extendiera en el tiempo no sería de extrañar que esa determinación sea puesta a prueba.

Además, tengamos presente



que antes de los anuncios de la semana pasada, el Gobierno descansaba en la hipótesis de que el cepo no interfería en la recuperación. Pero el ministro Luis Caputo reconoció que la etapa del crecimiento tendrá que esperar hasta la fase III (que identificó como la del levantamiento del cepo y otros controles). Lo cual también deja implícitamente de lado otra de las hipótesis con la que parecían operar las autoridades: que una desinflación rápida era suficiente para una recuperación también rápida de la actividad económica.

Y acá entramos en el punto más inquietante de los últimos anuncios. Lo que no quiere reconocer aún el Gobierno es que la corrección de precios relativos, empezando por el del dólar (y siguiendo por las tarifas y otros precios regulados), sigue pendiente. Y que esa corrección es un paso previo imprescindible para poder desinflar de manera consistente y duradera. El objetivo de bajar la brecha tiene en la mira las posibles repercusiones inflacionarias de la disparada del dólar libre de las semanas previas. El Gobierno apunta a bajarlo incrementando la oferta en dicho mercado, lo cual puede ayudar a descomprimir algunas presiones en el corto plazo, pero no aborda la razón principal de la incertidumbre: el nivel del tipo de cambio oficial y la persistencia de su apreciación real.

Las medidas monetarias de las últimas dos semanas intentan cerrar todas las vías de expansión de los pasivos del BCRA. La hipótesis es que sin convalidación monetaria no puede haber inflación y que eso debería quebrar las expectativas y la inercia inflacionaria. Es más, el Gobierno apunta a que ante la escasez de pesos (porque no se emite más) las correcciones de precios pendientes se hagan mediante caídas de precios nominales o sea mediante deflación (un término que viene formando

parte del vocabulario presidencial desde hace varios meses). Pero eso supone mercados sin rigideces nominales, que ajustan por precio más rápido que por cantidades. La situación retrotrae a los tiempos de la convertibilidad, cuando se discutía qué tan fuerte tendría que ser la recesión para que la economía ajustara por precios a la baja (incluyendo el salario) sin mediar una devaluación (o sea sin abandonar el 1 a 1). Es conocido que eso no sucedió, que la recesión y la desocupación por más intensas y duraderas que fueron no se tradujeron en baja de precios nominales y que la corrección cambiaria eventualmente resultó inexorable.

Es cierto que la economía argentina a la que apunta el cambio de régimen que propone Javier Milei será una economía con mercados, incluyendo el laboral, desregulados y más flexibles. Pero esa Argentina deseable, donde podrían desaparecer las rigideces nominales,

aun no existe. Y no es factible que exista tan pronto como para que la deflación se ocupe de la corrección de precios relativos pendiente y necesaria. Hacer política económica implica cuantificar y elegir qué riesgos correr y qué riesgos no correr. El Gobierno no quiere correr el riesgo de que una corrección cambiaria alimente un nuevo round de alta inflación, aun cuando dicha postergación puede implicar mayor recesión y un peor perfil de solvencia fiscal (por caída de la recaudación y menor generación y acumulación de divisas).

Permitir dicha corrección cambiaria, desmantelando el cepo y dejando que el tipo de cambio encuentre su nivel es mucho menos engorroso que toda la alquimia monetaria actual y una vía mucho más directa para corregir la apreciación real del peso que la de apostar a la deflación. Además, los riesgos inflacionarios (el traspaso de una depreciación a precios) son hoy mucho menores a los del pasado, gracias a un superávit fiscal inédito y a la reducción del exceso monetario que tuvo lugar desde que asumieron las actuales autoridades.

En síntesis, el Gobierno ha confirmado su voluntad de mantener el peso apreciado y el cepo sin cambios (por más tiempo de lo que el mercado y algunos economistas consideramos oportuno). La denominada Fase II del programa, que se coló en el medio de las dos fases originariamente previstas, no hace más que alargar el tiempo de espera de la normalización cambiaria. Además, los logros institucionales no sirvieron para revitalizar las expectativas. Ahora el foco estará puesto en la actividad del nuevo ministro Federico Sturzenegger. Pero si bien las reformas son vitales para el éxito del programa de estabilización, la macro es la que manda. Y todas las reformas estructurales e institucionales no podrán cambiar eso.\_\_\_

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos

de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - e-mail: comercial@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Telefono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal

TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com. French 3155 Piso 5to, Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

#### LA ECONOMÍA QUE VIENE

## Efecto RIGI y salarios bajos: radiografía de la "fase 3" que espera el Gobierno

La próxima etapa incluye competencia de monedas, salida del cepo, fin del blend y salarios con menos movimientos. Se esperan más de u\$s 50.000 millones de inversiones en energía

Florencia Barragan

fbarragan@cronista.com

Iniciada la "fase 2" del programa económico del presidente Javier Milei, el Gobierno reveló cómo será la "fase 3". Anticipó que en julio la inflación podría perforar el piso de 4% y estimó que con el régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) podrían ingresar más de u\$s 50 mil millones de cara al 2030.

La información es oficial y surge de las presentaciones que hizo en Nueva York ante inversores el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante el viaje por Estados Unidos. El trabajo se titula: "Argentina Fase II: establecimiento de un marco monetario ortodoxo".

Cómo será la "fase 3"

La fase 2 es la que transita actualmente el equipo económico que conduce el ministro de Economía, Luis Caputo, referida a todas las medidas monetarias ortodoxas que cierran las distintas canillas de emisión monetaria.

Con respecto a la fase 3, la presentación describe que será la "transición hacia la competencia de monedas y el levantamiento prudente de los controles cambiarios". No cuenta con fechas ni plazos.

Sobre la agenda de estabilización macroeconómica para esta fase 3, describe que "levantar los controles cambiarios requiere una gestión prudencial de las reservas". Sobre las reservas, anticipan que la dinánica pasará a estar impulsada

por la estacionalidad, y ya no más por la política del 80/20.

Sin embargo, la presentación de Werning pone luces amarillas en el tema reservas. Del lado de la oferta, hay menos liquidación del agro por "precios más bajos", y asegura que el ritmo de las exportaciones agrícolas es "normal". Detalla que hubo u\$s 9.300 millones de importaciones al CCL, lo que "agregó presión adicional a la brecha cambiaria".

Del lado de la demanda, el documento dice que la demanda de dólares es mayor por pagos de deuda y por los pagos de energía invernal. De hecho, un gráfico muestra que las importaciones energéticas casi que se duplicaron en junio con respecto a abril y mayo, al pasar de u\$s 400 millones mensuales a u\$s 700 millones.

De todos modos, el sector energético traerá buenas noticias a las reservas. El Gobierno reveló que, pese a uno de los inviernos más fríos, la balanza comercial energética cerrará el 2024 en más de u\$s 5.000 millones, luego de una década de déficit en este aspecto.

Sobre la política cambiaria, anticipa que en la fase 3 también seguirá el crawling peg del 2% en el tipo de cambio oficial, y que habrá "salarios bajos en dólares con altos márgenes empresarios". Sobre la inflación, prevé que julio sea de

Optimismo con el RIGI

Por primera vez, el Gobierno da una estimación de cuánto espera en inversiones por el

RIGI. Indica que, tras la aprobación en el Congreso, hubo anuncios por u\$s 2.350 millones en tecnología, minería, industria y renovables.

De cara hacia lo que viene, incluye un cuadro en donde detalla las "Principales oportunidades de inversión en el Sector Energético". Son 11 proyectos en 4 sectores del mundo energético que suman u\$s 54.300 millones de acá al 2030.

Se destacan los proyectos de GNL (u\$s 14.500 millones), gasoductos por u\$s 15.900 millones, y el proyecto Andes en Vaca Muerta por u\$s 7400 millones. Incluye un proyecto de hidrógeno verde por u\$s 2000 millones. En energías renovables prevén inverisones en eólica, combustibles sostenibles para aviones y bioetanol. En petroquímicas y biocombustibles, incluidos fertilizantes, esperan inversiones por 3,8 mil millones.

Entre los anuncios en otros sectores están el de Posco en litio por u\$s 800 millones, el de Sidersa, con una planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires, por un monto de u\$s 300 millones. En el sector de energías renovables destacaron la inversión que anunció Genneia para construir dos parques solares en la provincia de Mendoza por u\$s250 millones: uno de ellos, en Malargüe tendrá 93 megawatts de capacidad instalada, y otro en Luján de Cuyo, con 180 MW. Por último destacaron inversiones de empresas tecnológicas por más de mil millones de dólares.\_\_\_



### Gabinete: Milei y Caputo relativizaron la caída bursátil

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

El presidente Javier Milei encabezó la primera reunión de Gabinete desde que Federico Sturzenegger asumió como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Fue este martes por la mañana, en la que hubo cupo lleno de la plana mayor del Gabinete, a excepción de Karina Milei. El consenso, puertas adentro, es que el plan de la fase dos sigue en

marcha.

Con un panorama financiero caliente, toda la expectativa de los ministros estaba puesta en escuchar el análisis del mandatario. Un día antes, el mercado había abierto la semana con números negativos en casi todos sus instrumentos de renta variable; algo que se profundizaría minutos después de terminado el mitin.

La situación económica y financiera dominó una buena parte de la reunión. Y es que el S&P Merval y los Globales se



habían hundido, mientras que el Riesgo País saltó a 1555 puntos. Ante eso, Luis Caputo tuiteó el lunes: "El CCL bajó casi 10 pct y el Central compró 36 millones. Pero para algunos medios la noticia hoy es que subió 3 por ciento el riesgo país".

Esa interpretación de la caída bursátil fue la que primó en la reunión de Gabinete y en la que coincidieron todos los funcionarios vinculados a las cuestiones económicas. "A Milei y Caputo no pareció importarles. Dicen que es cuestión de tiempo", dijo una fuente que estuvo en el salón

Otro de los participantes comentó que está "tranquilo" con la economía. "El Gobierno controla dos variables macro: política monetaria y fiscal, estamos haciendo todo lo posible como para ordenarlas y después generar incertidumbre", explicó. "Después dejamos correr



"A nosotros no nos importa el Riesgo País", dijo Adorni ayer

al mercado. Que hagan lo que quieran", agrega.

"Son típicas turbulencias. El mercado sube y baja", añadió un funcionario. Incluso, dijo no asustarse ante la posibilidad de que bajen aún más los instrumentos financieros como las acciones o los bonos. Mantiene la hipótesis de que el mercado podría seguir sin convalidar parte de los anuncios hechos por Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; pero que cuando los resultados económicos demuestren mayor solidez, la suba podría ser "exponencial".

Al momento de terminar la reunión de Gabinete ya habían pasado varios minutos de las 11 de la mañana. Los Globales

#### Los referentes económicos prefirieron no darles importancia a la caída de la bolsa en la reunión de Gabinete

caían 2,5% en dólares y el Riesgo País se encaminaba a colocarse por arriba de los 1600 puntos básicos.

Pese a que la postura general del Gobierno fue mantenerse firmes más allá de la caída bursátil, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no evitó en decir que la caída del lunes "sorprendió" al Gabinete. "Llamó la atención porque no hubo ningún tipo de intervención en el mercado". "No le buscamos explicación al día a día. Lo que nos desvela todos los días -hasta que terminemos de solucionar el problema- es el peso", agregó Adorni durante su conferencía de ayer.

La reunión de Gabinete de este martes fue la primera en la que apareció Federico Sturzenegger con un cargo con rango ministerial. El flamante integrante del Gabinete llegó cuando los relojes daban las 8.24, con una bolsa de panadería con tres docenas de medialunas para desayunar junto a sus pares. Según se supo, hubo aplausos por su incorporación al Gobierno.

Miércoles 17 de julio de 2024 El Cronista

## Economía & Política



"El Gobierno se enamoró del crawling peg al 2%" Marina Dal Poggetto Economista y directora de la consultora EcoGo

ACTUALIZÓ PROYECCIONES GLOBALES

## El FMI ratificó caída de 3,5% para este año y duda sobre la sustentabilidad del ajuste



El vocero para Latinoamérica José Luis de Haro y los economistas del FMI Pierre-Olivier Gourinchas y Petya Koeva Brooks

El Fondo confirmó las previsiones del staff report sobre Argentina, con inflación de 140% para fin de año. Destacó la mejora fiscal pero dialogan con el Gobierno para asegurarse si puede perdurar

\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

El Fondo Monetario Internacional (FMI) empeoró sus proyecciones globales e indicó que se profundizará la caída prevista para el PBI de la Argentina este año en 0,7 puntos. Así, la estimación para 2024 quedó confirmada en una baja de 3,5%, en línea con lo que fijado en el anticipo del Presupuesto.

El dato se había anticipado en la última revisión de la economía local, en el staff report del programa con el Fondo. El FMI publicó ayer una actualización de su World Economic Outlook, el informe de perspectivas económicas mundiales. La estimación de un rebote para 2025 quedó sin cambios, con un 5% de crecimiento previsto.

"Argentina será uno de los países que caerá este año pero crecerá el próximo", aseguró Petya Koeva Brooks, subdirectora del departamento de Investigaciones del FMI.

Si bien ponderó la mejora del resultado fiscal, el economista jefe del Fondo Pierre-Olivier Gourinchas marcó que los "reEn la segunda parte del año, el organismo espera una mejora de indicadores de la mano de salarios

El ritmo de baja de inflación global es menor y puede mantener tasas sin cambio por más tiempo cortes en el gasto público y condiciones monetarias más duras" explican la caída proyectada para el PBI.

Brooks indicó que la revisión a la baja también está vinculada a un arrastre de la caída del último cuatrimestre del año anterior. "Hacia fin de año podemos esperar que empiece a verse una mejora de los salarios".

Sobre la inflación, que estuvo 211% en 2023 y ahora se proyecta en 140% para fin de 2024, Gourinchas dijo que "sigue siendo un número alto pero la inflación está bajando rápidamente con las medidas implementadas" por el Gobierno.

En ese marco, reconoció que "el componente clave de las medidas es el ajuste fiscal y la pregunta es si puede mantenerlo en el futuro y ahí están centradas las conversaciones" del FMI con los funcionarios de Javier Milei.

El equipo económico argentino prevé reunirse con Kristalina Georgieva la próxima semana en Brasil en el marco del G20 para avanzar en la negociación de un nuevo programa, tras las nuevas medidas que buscan darle un nuevo "golpe de gracia" a una baja de la inflación local que se estancó en torno al 5% según economistas.

El crecimiento mundial, en tanto, se mantiene sin cambios según la actualización con respecto de lo estimado en abril: 3,2% para este año, mientras que para 2025 la mejora es mínima: 0,1 puntos más, a 3,3%.

A nivel global, el FMI advirtió que el momentum de la desaceleración de la inflación
muestra dilaciones. "La buena
noticia", remarcó el organismo
es que "la inflación bajó sin que
se produjera una recesión" en el
caso de la economía global. "La
mala noticia es que los precios
de la energía y los alimentos casi
ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia en muchos
países, mientras que la inflación
general no".

#### INFLACIÓN Y TASAS

El economista jefe del FMI agregó que este escenario de inflación en las economías avanzadas podría "obligar a los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, a mantener altos los costos de endeudamiento durante aún más tiempo". Eso "pondría en riesgo el crecimiento general, con una mayor presión al alza sobre el dólar y efectos perjudiciales para las economías emergentes y en desarrollo", enfatizó.

"Puede haber demoras en la baja de la inflación y los bancos centrales podrían mantenerse más altas. Anticipamos un recorte más de la Fed hasta fin de 2024", puntualizó en conferencia de prensa. Eso podría mantener el financiamiento más caro para los países de ingresos medios y bajos mientras que consignó que los bancos centrales buscan asegurarse sobre el sendero de desinflación antes de bajar las tasas..... La Argentina triplicó su capacidad productiva de carbonato de litio en dos años



#### INFORME DE CAEM

Argentina triplicó su capacidad productiva de carbonato de litio equivalente en los últimos dos años, gracias a la puesta en marcha de nuevos proyectos, elevando la capacidad instalada a 136.500 toneladas a nivel nacional, informó el martes la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Argentina, el

cuarto productor mundial de litio, tiene cuatro proyectos en producción, incluyendo la inauguración a principios de julio de la planta Centenario Ratones, de la firma francesa Eramet en asociación con la siderúrgica china Tsingshan en Salta, que prevé producir 24.000 toneladas para 2025.

CIFRAS OFICIALES

## El Gobierno logró superávit de \$ 238.189 millones, el sexto consecutivo

Más allá de ese dato positivo, pese al ajuste que viene aplicando el Gobierno, la deuda pública nacional marcó un nuevo máximo en junio, y tocó los u\$s 442.505 millones, según datos oficiales

**El Cronista** 

**Buenos Aires** 

El ministro de Economía, Luís Caputo, anunció que el Gobierno logró mantener el superávit financiero en junio y superó los \$ 200.000 millones a favor durante el sexto mes del año a pesar de algunos pronósticos que anticipaban lo contrario.

"Junio cerró con superávit financiero de \$ 238.189 millones de pesos. Sexto mes consecutivo", fue el breve mensaje de Caputo en sus redes sociales, lo cual también fue retwiteado por el Presidente, Javier Milei, quien como es costumbre escribió "tsunami de chanes".

El ahorro que logró el Poder Ejecutivo se redujo desde mayo, cuando se superó el billón de pesos, pero ante la estacionalidad de, por ejemplo, el pago de aguinaldos estatales, el Gobierno volvió a conseguir mantener el superávit un mes más.

"En los primeros seis meses del año el gasto primario acumuló una reducción de 32% en términos reales. Los rubros que registraron las mayores bajas son Gasto de Capital (-82% i.a.), Transferencias Corrientes Discrecionales a Provincias (-75% i.a.) y Resto de Gasto Corriente (-43% i.a.), que incluye otras erogaciones como las transferencias para cubrir el déficit de parte de las empresas públicas", detallaron desde el Palacio de Hacienda.

Más allá del dato positivo que el Gobierno se ocupó de dar, lo cierto es que también hay una mirada que preocupa. Pese al

ajuste que viene aplicando el Gobierno, la deuda pública nacional marcó un nuevo máximo en junio, y tocó los u\$s 442.505 millones, según datos oficiales.

Casi toda la deuda se encuentra en situación de pago normal, y sólo en junio los compromisos subieron en u\$s 6.840 millones.

Cerca del Gobierno adjudican esta suba al hecho de que se hayan sincerado obligaciones que durante la administración anterior se mantenían ocultas.

Señalan en especial a la normalización del balance monetario del BCRA, que está siendo traspasado al Tesoro.

El 80,4% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional; el 17,7%, a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales; el 1% corresponde a Adelantos Transitorios y el 0,9% restante, a otros instrumento.

En los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó u\$s 38.732 millones.

En este sentido, el economista y exsubsecretario de Presupuesto del Ministerio de Economía, Ignacio Gadano, apuntó contra el Gobierno y dijo que pese al superávit fiscal financiero, en junio se incrementó en u\$s 17.000 millones. "Un nuevo récord de la deuda pública nacional" que se ubicó "en u\$s 442.505 millones".

#### **EL SUPERÁVIT FINANCIERO**

En mayo, el porcentaje conseguido sobre el PBI era del 0,4% y según lo anunciado por el Ministerio de Economía este por-

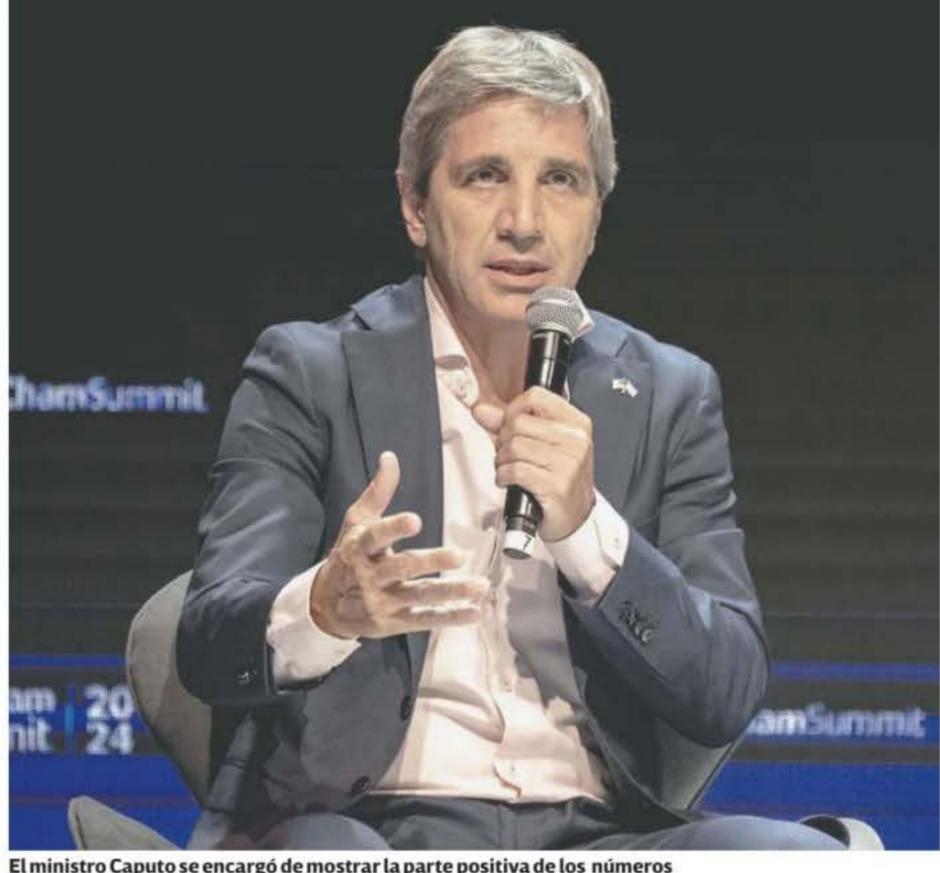

El ministro Caputo se encargó de mostrar la parte positiva de los números

La deuda pública alcanzó un nuevo máximo de u\$s 442.000 millones, en parte por el desarme de los pases pasivos del BCRA

centaje se mantiene. Una de las claves fue la reducción de los subsidios que se pasó para este mes y significó un menor gasto para las arcas del Tesoro.

"Los subsidios económicos se redujeron 43% i.a., a pesar de las bajas temperaturas registradas desde mayo y de que los cambios en los cuadros tarifarios de energía eléctrica y gas en junio no impactaron en los números base caja del mes", especificaron.

La suba también se da en un mes en el que la recaudación cayó en términos reales algo menos del 14%. Hubo un desplome de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias.

Entre ambos impuestos registraron una caída del 19% respecto del resultado del año pasado.\_\_\_

RESOL-2024-175-APN-SE#MEC. EX-2024-69291607-APN-SE#MEC

Concurso Abierto de Antecedentes para la Selección de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)

A) REQUISITOS:

Los postulantes al Concurso deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados, contar con aptitud psicolisica para el cargo y no encontrarse incurso: en los impedimentos previstos en los Incisos a), b), c), d), e), g), h) e i) del Artículo 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164.

Cumplidos los requisitos precedentes, se evaluará, respecto de cada postulante: 1) Los antecedentes técnicos y/o profesionales en cuestiones atinentes a la industria del gas y su regulación.

Los antecedentes académicos vinculados ai sector energético.

La antigüedad en el sector y los cargos desempeñados.

4) Las habilidades de gerenciamiento comprobables teniendo en cuenta

los resultados obtenidos en las tareas desarrolladas. B) PRESENTACIÓN:

Los interesados deberán presentar sus antecedentes completos dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la última publicación de la Convocatoria a Concurso en el Boletin Oficial, en CUATRO (4) ejemplares identicos, todos en original y debidamente firmados en cada una de sus hojas, y en soporte digital, los que deberán contener:

Domicilio constituido a los efectos del Concurso y correo electrónico donde se tendrán por válidas las comunicaciones y notificaciones atinentes al

2) Las constancias que acrediten el cumplimiento de los puntos 1), 2), 3) y 4) del

 El compromiso respecto del cumplimiento de los requerimientos legales, para el caso de ser designados, previstos en el Capítulo V de la Ley Nº 25.188 y su reglamentación y el Artículo Nº 56 y concordantes de la Ley Nº 24.076 y su

En tal oportunidad, deberá indicarse el cargo para el que se postula:

Presidente: mandato de CINCO (5) años. Vicepresidente: mandato de CUATRO (4) años. Vocal Primero: mandato de TRES (3) años. Vocal Segundo: mandato de DOS (2) años.

Vocal Tercero: mandato de UN (1) año. Asimismo, deberá manifestar la aceptación de los términos y condiciones del

Concurso y el alcance de los mandatos correspondientes.

La presentación deberá realizarse ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA, sita en Avenida Paseo Colón 171, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.



POR LA MAÑANA, EL GOBERNADOR MELELLA ESTUVO EN LA ROSADA

## Los empresarios de AEA se reunieron con Francos y apoyaron profundizar las reformas



Del encuentro con el jefe de Gabinete participaron Campos, Pagani, Rocca, Magnetto, Bagó, Elsztain, Costantini, y Roggio, entre otros

El encuentro con los representantes de algunas de las empresas más grandes del país tuvo lugar en el Four Seasons. Ajuste, impuestos y reforma previsional y laboral en la agenda

El Cronista

Buenos Aires

Con la expectativa de conseguir la foto política del respaldo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió por la tarde en su despacho de Casa Rosada a miembros de su directorio liderados por su titular,

Jaime Campos. Más temprano, se había anotado otro punto al sentar a un nuevo mandatario crítico en la Casa Rosada

"Tuvimos una excelente reunión junto a los empresarios nucleados en la AEA, con quienes dialogamos sobre los beneficios que traerán las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación -la ley Bases y el paquete fiscal-, y conversamos sobre el contenido del Pacto de Mayo", destacó Francos en un comunicado posterior. El encuentro se prolongó a lo largo de dos horas.

"Intercambiamos ideas sobre cómo encarar el futuro a partir de la sanción de estas leyes, y sobre la necesidad de generar inversiones e impulsar la actividad económica", añadió el jefe de Gabinete.

De acuerdo al comunicado oficial que acordaron AEA y Jefatura de Gabinete, los empresarios presentes resaltaron las coincidencias con los contenidos del Pacto de Mayo sobre

la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la reducción de la alta presión tributaria, la necesidad de avanzar en una reforma previsional, una actualización de las leyes laborales y la importancia de la educación.

Tras sellar acuerdos

provincias solo resta

sumar a Kicillof,

por obra pública con 20

Insfrán, Ziliotto y Vidal

Destacaron además la trascendencia de un nuevo diseño en el modelo de coparticipación de impuestos, y la necesidad de que la Argentina participe más activamente en el mercado global.

Además de Francos, dijeron presente por AEA los empresarios Luis A. Pagani, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Sebastián Bagó, Federico Braun, Alberto Hojman, Eduardo Elsztain, Marcelo Argüelles, Claudia Álvarez Argüelles, Martín Brandi, Alejandro Butti, Eduardo Costantini, Claudio Cunha, Ignacio Lartirigoyen, Amadeo Vázquez, Pierpaolo Barbieri, Aldo B. Roggio y Juan Iramain.

"Uno no cita a Rocca, Pagani y Magnetto solo para hablar del Consejo de Mayo", deslizó un funcionario nacional ante la consulta de este medio. Entienden que de lo que se trata es de ordenar expectativas y dudas con respuestas concretas sobre la hoja de ruta del programa económico en la fase dos del gobierno libertario. El Gobierno necesita que el Círculo Rojo "también la vea" y entienda por dónde viene la "emisión cero".

Hasta ahora, la AEA se ha alineado con el Gobierno en momentos clave como la presentación del DNU 70/2023, en diciembre del año pasado, o la primera aprobación en general de la Ley Bases en febrero de este año.

#### **NUEVO CONVENIO PROVINCIAL**

Durante la mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había recibido en Casa Rosada al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con quien firmó convenios para el traspaso de obra pública y colaboración para finalizar las que estaban en ejecución.

De esta forma, la Nación sumó al segundo gobernador del grupo de los más opositores, todos ellos del peronismo y aliados, que no habían adherido el reciente Pacto de Mayo en Tucumán. El otro había sido el riojano Ricardo Quintela.

Solo resta sumar a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz). "De acuerdo con lo establecido, la provincia tomará a su cargo la conclusión de viviendas y obras de saneamiento, de infraestructura educativa y urbana", consignó Jefatura.\_\_\_

## Módulos de cirugía cardiovascular LICITACIÓN PÚBLICA Nº 036/2024

Imputación prev.: \$78.093.826,30. Apertura: 29/07/2024 - 10 hs.

Adquirir módulos de cirugia cardiovascular con destino al Servicio de Cardiología, EXPEDIENTE: Nº 2021/24, LUGAR A REALIZAR LA APERTU-RA E INFORMES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150 (3000) - Santa Fe. En horario de 7,00 a 13,00 - 0342-4573357 int 114 al 116 - E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar. VALOR DEL PLIEGO: \$31.300. Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte. Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL, \$2,268.

santale.gob.ar



#### A nuestros clientes:

Banco Macro comunica a los titulares de Cajas de Ahorros en Pesos y en Dólares y Cuentas Sueldo y Cuentas de la Seguridad Social, cuyo saldo no supere los \$ 480.000 / u\$s 515 que, por no registrar movimiento alguno en el período establecido por B.C.R.A., se procederá al cierre de su cuenta pasando el saldo de la misma a estado inmovilizado, aplicando sobre dicho saldo un débito mensual de \$ 4.105 / u\$s 22 (más IVA) en concepto de comisión por saldos inmovilizados, a partir de los 60 días corridos de la presente comunicación. Dicha comisión no será de aplicación en las Cuentas Sueldo y Cuentas de la Seguridad Social. En caso de guerer continuar operando con la cuenta, los Titulares podrán acercarse a su sucursal o llamar al Centro de Atención Telefónica al 0810 555 2355 de 7 a 20 hs.

"FRS S.A AGRO AVICOLA INDUSTRI-(CUIT 30-67882186-8) instrumento privado del 31/03/2019 se aprobó el "Protocolo y Justificación para la Incorporación de FRS Agro Avícola Industrial de JBS Aves Ltda." de conformidad con los artículos 224 y 225 de la Ley 6.404/76 de la República Federativa del Brasil, mediante el cual se dispuso la cancelación por fusión de la casa matriz FRS S.A Agro Avicola Industrial, implicando la cancelación la sucursal existente en la República

Argentina"



MENOS SUPERVISIÓN DE ADUANA

## Agilizan importaciones de productos textiles y hay preocupación en el sector

La Secretaría de Comercio modificó la reglamentación del etiquetado para indumentaria y calzado. Esta ahora será controlada luego de su importación antes de que sea comercializada

#### Victoria Lippo

mlippo@cronista.com

El Gobierno anunció ayer la eliminación del control aduanero del etiquetado de textiles y calzados que ingresan al país. El control ahora pasará a realizarse ex post para asegurar el cumplimiento del etiquetado. Desde el sector cuestionan el sistema de controlar y estiman nulo efecto en precios.

Los textiles que se comercializan en el país deben tener una etiqueta con los datos de la compañía y las características del producto, que son útiles para el consumidor, pero "no representan atributos de seguridad". Previo a esta modificación, el etiquetado debía hacerse en origen y, en caso de no contar con él, se debía pedir autorización a la Secretaría de Industria y Comercio para el reetiquetado local.

Según dijeron desde la Secretaría de Comercio, la medida evita procesos arbitrarios, burocráticos y costosos que podían

demorar la disponibilidad de la mercadería. En 2023, estos trámites representaron más de 1.500 expedientes.

"Es importante resaltar que el control no se elimina sino que se efectuará al momento de la comercialización evitando barreras paraarancelarias", dijo el subsecretario de Comercio Exterior, Esteban Marzorati.

Desde ahora, las empresas deberán arbitrar los medios para que los productos cuenten con el etiquetado previo a su comercialización y la fiscalización la hará la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, para asegurar que tengan la etiqueta.

Desde la Cámara de Indumentaria señalaron que el efecto para la simplificación de las operatorias será inocuo, aunque destacaron la necesidad de que se mantengan los controles de ingresos de tejidos y calzado por temas de sustentabilidad, trabajo, esclavo, contaminación, entre otros.

"Alcanzar mayor eficiencia



Los textiles prendieron señales de alerta

en el comercio no significa eliminar controles, por el contrario, significa la construcción de capacidades institucionales que fortalezcan la fiscalización", apuntó la Fundación Pro Tejer.

El jefe de asesores de la Secretaría de Industria y Comercio, Santiago Migone, sostuvo en redes sociales que todas las medidas aplicadas por el Gobierno tendieron a la baja de precios en el sector.

Según Indec, en junio los precios de la indumentaria y el calzado subieron 2,7%, por de-

"El control no se elimina sino que se hará al momento de la comercialización evitando barreras"

bajo del nivel general (4,6%). En lo que va del año, el rubro aumentó un 55,2%, contra un acumulado del nivel general de 79,8% y en la comparación interanual subieron 189,2%, y la inflación general fue de 271,5% contra junio de 2023.

Fuentes de la Cámara de Indumentaria aseguraron que el rubro hace 15 meses sube por abajo del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Además, agregaron que los precios de los productos importados ingresan a los mismos precios que lo hacían previamente, por lo que las medidas no tuvieron efecto sobre el precio final.

Sobre los precios del rubro en general, señalaron que la caída responde a la baja en la demanda, que se sostiene hace 15 meses por la caída del poder adquisitivo.

La utilización de la capacidad instalada de la industria textil fue del 41,4% en mayo, casi 20 puntos por abajo de la de mayo del año pasado (58%). Así, este rubro se ubicó como el de menor nivel de producción en el mes. Sin embargo, mostró una mejora respecto de los dos meses anteriores, cuando había perforado el 40% de uso de la capacidad instalada.

En la encuesta de marzoabril realizada por Pro Tejer para conocer la coyuntura del sector, informaron que el 88% de las empresas redujeron sus ventas en el mercado interno en el bimestre con una caída del 36% interanual.\_\_\_

RESOL-2024-161-APN-SE#MEC. EX-2024-69291746-APN-SE#MEC

Concurso Abierto de Antecedentes para la Selección de Presidente, Vicepresidente y Vocal primero del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)

#### A) REQUISITOS:

Los postulantes al Concurso deberán ser argentinos nativos, por opción o naturalizados, contar con aptitud psicofisica para el cargo y no encontrarse incurso en los impedimentos previstos en los Incisos a), b), c), d), e), g), h) e i) del Artículo 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164.

Cumplidos los requisitos precedentes, se evaluará, respecto de cada postulante: 1) Los antecedentes técnicos y/o profesionales en cuestiones atinentes a la industria de la energía eléctrica y su regulación.

Los antecedentes académicos vinculados al sector energético.

3) La antigüedad en el sector y los cargos desempeñados. 4) Las habilidades de gerenciamiento comprobables teniendo en cuenta los

resultados obtenidos en las tareas desarrolladas.

B) PRESENTACIÓN: Los interesados deberán presentar sus antecedentes completos dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la última publicación de la Convocatoria a Concurso en el Boletín Oficial de la República Argentina, en CUATRO (4) ejemplares idénticos, todos en original y debidamente firmados en

cada una de sus hojas, y en soporte digital, los que deberán contener. 1) Domicilio constituido a los efectos del Concurso y correo electrónico donde se tendrán por válidas las comunicaciones y notificaciones atinentes al proceso de

2) Las constancias que acrediten el cumplimiento de los puntos 1), 2), 3) y 4)

3) El compromiso respecto del cumplimiento de los requerimientos legales, para el caso de ser designados, previstos en el Capítulo V de la Ley Nº 25.188 y su reglamentación y el Artículo 58 y concordantes de la Ley Nº 24.065 y su reglamentación.

En tal oportunidad, deberá indicarse el cargo para el que se postula: Presidente: mandato de CINCO (5) años

Vicepresidente: mandato de CUATRO (4) años

Vocal Primero: mandato de TRES (3) años Asimismo deberá manifestar la aceptación de los términos y condiciones

del Concurso y el alcance de los mandatos correspondientes. La presentación deberá realizarse ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA, sita en Avenida Paseo Colón Nº 171, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes

a viernes en el horario de 10 a 17 horas.



### **Fenilbutirato** de Sodio

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 37/2024

Imputación preventiva: \$10.000.000. Apertura: 29/07/2024 - 9 hs.

Adquisición de Fenilbutirato de Sodio. Polvo Granulado Envase x 266 gr. con destino al servicio Farmacia. EXPTE. Nº: 617/2024. FORMA DE PAGO: 60 DIAS F/FACTURA, SELLADO FISCAL: \$2,268, PLIEGO A DISPOSICION EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carrà, comprashnzn@santafe.gov.ar. T.E.: 0341-472-4532 Int. 102/132. Horario: 7:00 hs. a 12:30hs. VALOR DEL PLIEGO: \$4.000. Mediante Depósito en cuenta bancaria: Cuenta Nº 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal 599 hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas o Transferencia Bancaria Cuenta crédito CC 599-9001/04 Pesos. CBU crédito 3300599515990009001042. La boleta de deposito que deberá adjuntarse a la propuesta correspondiente, deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Pcial, de Niños Zona Norte. Av. De los Trabajadores 1331.

santafe.gob.ar





Cuneo Libarona presentó las medidas en una conferencia ayer en Casa Rosada tras la reunión de gabinete

REFORMA A LA IGJ

## Luz verde para la desregulación de organizaciones civiles y empresas

El DNU se publicó en el Boletín Oficial y fue presentada luego por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona en Casa Rosada. Incluye las sociedades anónimas deportivas (SAD)

\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció ayer la desregulación, simplificación y flexibilización de la normativa que incide en la creación de sociedades y organizaciones de civiles, entre otras modificaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), lo que incluye a los clubes deportivos.

Cúneo Libarona afirmó que la IGJ durante mucho tiempo "fue un organismo intervencionista que avasalló sus competencias", que se "salteó" la Constitución Nacional y generó "grandes daños y perjuicios" en quienes quieren "invertir y sacar lo mejor de la Argentina", durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

"Vamos a dar un paso al

cambio del sistema que estamos implementando, que tiene un objetivo muy simple, que es el que construyeron nuestros padres de la patria. Es la libre voluntad de las partes. Es la libertad. Es el discernimiento. Sin implicarse en decisiones que conciernen a los tipos sociales", dijo el ministro de Justicia en su conferencia.

El Gobierno informó que, a partir del 1º de noviembre, los clubes del fútbol argentino podrán convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y permitió el ingreso de capitales privados, contrario a lo que busca la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y la mayoría de los clubes.

A través de un DNU firmado por Daniel Roque Vítolo, titular de la IGJ, se aprobaron modificaciones para registrar públicamente sociedades y entidades civiles con fines deportivos, algo que se permite en países como Francia o Inglaterra, ligas dominadas por clubes con esta estructura.

Según dispuso la IGJ, de acuerdo a los artículos 346 y 347 del DNU de Javier Milei, "debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas".

Sobre este punto, especificó que debe "simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la república argentina".

#### CAMINO A LAS SAD

Esto fue confirmado por el Gobierno, que informó la resolución de la IGJ a través del Boletín Oficial N°35.461: "Las Normas que se aprueban por medio de la presente Resolución General entrarán en vigencia el día viernes 1 de noviembre del año en curso".

Tanto la AFA como los clubes sacaron diversos comunicados desde que se conoció la intención de Milei de posibilitar las SAD en campaña, algo que se ratificó con el DNU 70/2023 que inauguró el Gobierno libertario y ponía esta posibilidad como uno de sus principales puntos de desregulación.

El presidente Javier Milei había reflotado este debate en los últimos días, cuando publicó un tweet en el que mencionaba que los jugadores de la Selección argentina se desenvuelven en Sociedades Anónimas Deportivas. A 30 AÑOS DEL ATAQUE A LA AMIA

## La DAIA denunció que crece el antisemitismo y pidió avances judiciales

\_\_ Amparo Beraza

\_\_\_ aberaza@cronista.com

En vísperas del 30° aniversario del atentado perpetrado contra la AMIA, se reunieron organizaciones internacionales en la sede central de la DAIA en Buenos Aires. En este sentido, se debatió sobre el crecimiento del antisemitismo en el mundo y destacaron el rol del gobierno argentino para prevenirlo aunque hubo un claro pedido en cuanto al juicio que se lleva adelante para esclarecer la causa.

La conferencia tuvo lugar en Pasteur 633, sede central de la DAIA y donde el jueves 18 se conmemorará un nuevo aniversario del atentado que asesinó a ochenta y cinco personas e hirió a más de trescientas. La reunión tuvo como objetivo "abordar desafíos comunes, desarrollar estrategias coordinadas y compartir las mejores prácticas en respuesta al reciente aumento del antisemitismo en todo el mundo".

El evento fue encabezado por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, y el CEO y director nacional de la Anti-Difamation Leage (ADL) Jonathan A. Greenblatt. ADL es la principal organización contra los discursos de odio en el mundo y visitó la Argentina invitada por la DAIA en ocasión del 30° aniversario del atentado.

El CEO de ADL celebró la decisión del gobierno argentino de declarar a Hamas como organización terrorista y asimismo destacó la acción de la Cancillería Argentina al presentarse como amicus curiae a favor de Israel en la causa que se sigue por la demanda que realizó Sudáfrica

en su contra.

Por otra parte, El Cronista consultó al presidente de la DAIA sobre el proyecto de ley al Congreso que permitiría los juicios en ausencia en Argentina. Actualmente, en la Argentina no está permitido juzgar en ausencia a los acusados por lo que este proyecto del Gobierno propone que se permita siempre y cuando se traten de crímenes de terrorismo y de lesa humanidad. "Ni la DAIA ni la AMIA proponen leyes, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de enviar el proyecto", adelantó Knoblovits.

En este sentido, explicó que es muy importante que "no pensemos que la ley que propuso el Ejecutivo es una ley a medida de la causa del atentado". "Es una ley que Argentina podría necesitar en general por los derechos del tratado de Roma, terrorismo, trata de per-

"Lo que Argentina necesita es un juez para la Amia, hace varios años que la causa va saltando de juzgado en juzgado"

sonas", indicó.

Finalmente, en este sentido agregó un reclamo que mantiene la DAIA para con el gobierno nacional que es designar un juez a cargo de la causa del atentado. "Lo que Argentina necesita es tener un juez para la Amia, hace varios años que la causa va saltando de juzgado en juzgado. La causa más importante de la República Argentina no tiene un juez a cargo, así que después podemos hablar de la ley, pero primero necesitamos un juez", sentenció Knoblovits.



Greenblatt y Rosenberg, cabezas de ADL, con Knoblovits, de DAIA

Miércoles 17 de julio de 2024

### Miguel Angel Pichetto

diputado y jefe del bloque Hacemos Coalición Federal

## "Siempre cuidamos al Presidente y hemos tenido mucha paciencia"

El diputado nacional lidera una bancada clave para los planes del gobierno. Pide un vínculo "razonable" y opina sobre Macri, Milei y el PJ

#### LA ENTREVISTA

Analía Argento

12

aargento@cronista.com

xjefe del bloque de senadores peronistas y excom-pañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones de 2019, Miguel Ángel Pichetto se convirtió desde diciembre en uno de los principales interlocutores del Gobierno en la Cámara de Diputados. Comanda un interbloque de 31 legisladores y opina sobre Javier Milei, Macri y el kirchnerismo

#### -Con su interbloque no fueron a Tucumán aunque acompañaron ¿CómoviolafirmadelActadeMayo?

-Lo expresamos en un comunicado de prensa desde el bloque con la firma de todos. Ninguno puede estar en desacuerdo con los principios del acta, el respeto a la libertad, la propiedad privada, a impulsar la educación, una política exterior seria y razonable. Lo que también sostuvimos es que esperábamos que el espíritu de mayo irradie una relación política razonable e inteligente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Empieza una etapa que me parece que tiene que transitar conotrasformasycuidarlarelación institucional. Nosotros siempre hemos cuidado el respeto hacia el Presidente, nunca lo hemos agraviado y hemos tenido mucha paciencia.

#### – Javier Milei volvió a decir que en elCongreso son "degenerados fiscales"

-Me parece que el exabrupto a ve-



#### -¿Y seguirá acompañando? A veces parece no haber reconocimiento, ahora no les dan lugares acordadosenalgunascomisiones.

-Lo que consideremos que sirve al país y funcione para poner en marcha el proceso económico, un capitalismo productivo, apoyamos. Nosotros no tenemos una mirada destructiva de votarto do en contra. Hemos votado a favor de cosas que hemos restablecido como el capítulo fiscal para que las provincias estén más consolidadas en cuanto a recursos. Incluso como Cámara de Diputados actuamos como Cámara federal, subrogando la tarea que el Senado debería haber hecho.

#### – Justamente en el recinto se quejó porquesegúnustedlossenadores no defendieron a sus provincias...

-No lo hicieron. Yo no quiero hablar mal de nadie en particular, pero indudablemente el impuesto a los ingresos en la Cámara de Senadoreseraunacuestión de interés de las provincias. Muchos gobernadores no lo decían porque no quieren poner la cara en un tema que significaba reconstituir un impuesto que se había dejado de lado en la época de (Sergio) Massa. Pero todos anhelaban, incluso el propio (Axel) Kicillof, que la ley se votara. Hay mucha hipocresía.

#### −¿Cree que Kicillof esperaba que se restituyera Ganancias?

-Notengoningunaduda. Votaban en contra, pero querían la ley.

#### – Javier Milei no quiere la fórmula jubilatoria que votó Diputados ¿El Gobiernotiene que aflojar la bille-

-Creo que el impacto fiscal en el ajuste sobre el sector previsional fue decasiel27%, conlocualme parece que una flexibilización con una fórmula votada por el Congreso le conviene al Gobierno. De lo contrario también lo que va a abrir es una cadena de juicios muy grande en la Argentina con resultados ya sabidos. La Corte ya tiene posición tomada. Tiene que haber una fórmula. Y esto es una fórmula votada por el Congreso. Desde el punto de vista de la estabilidad futura al Gobierno le conviene. El Senado puede corregir y enviarla de vuelta a la Cámara de Diputados. Al Gobierno le convienenoestarpendientede un DNU que siempre es muy lábil. Lo que se puede pagar ahora se va aganar con creces ante la derrota asegurada en el proceso judicial. Y el Presidente tiene el instrumento del veto.

#### -Al Presidente no le gusta lo que cedió pero lo escuché decir que la Ley Bases no es una ley deshilachada

 De ninguna manera. Es una ley importante. Tiene una reforma laboral que es muy trascendente. Y además soluciona el problema del DNU que está judicializado precisamente en el capítulo laboral. Los puntos principales del DNU están resueltos en la ley.

#### -Usted ayudó dialogando con la CGT.¿Acompañalacentralsindical?

-La CGT acompaña. Ha sido razonable hasta ahora el comportamiento de la CGT más allá de las dos medidas de fuerza que hicieron. La de enero me pareció totalmente no

conveniente. Ahora Guillermo Franco como jefe de Gabinete está convocando a los sectores económicos y a la CGT a un diálogo que me parece positivo.

#### -Mauricio Macri fue a Tucumán ¿Lo dejaron de lado?

-Mauricio fue a ratificar el compromiso que tiene con el Gobierno y con su bloque de apoyo al actual Presidente. Fue una gestualidad importante. Si han salido las leyes es por el apoyo del PRO, por el apoyo de parte del radicalismo y por el apoyo nuestro.

#### -De todos modos en la carta pública Hacemos Coalición Federal señaló que en el Día de la Independencia, mantendrían su independencia.

-Mantenemosuncriterio de independencia, también un espíritu crítico sobre algunos temas. No somos parte del gobierno de La Libertad Avanza, pero creemos en los acuerdos y creemos en el Congreso como herramienta para cambiar y para ayudar a cambiar. Ahora... somos un bloque independiente.

#### −¿Cómo ve al peronismo?

 Lo veo con ideas viejas. Ahora descubrieron el coloniaje y el extractivismo. Están leyendo a (Eduardo) Galeano de nuevo, y su libro "Las venas abiertas de AméricaLatina". Yodigo que ojalá nuestro país sea extractivista. Ojalá resuelva el problema del autoabastecimiento de gas y de petróleo y pueda tener en la minería un proyectodedesarrolloydetrabajoyde exportación de minerales que son importantes para el mundo y para el cambio climático. A veces no comprenden lo que está pasando en el mundo.



CUIT 30-62982706-0. Se convoca a los Sres. Accionistas de Capex S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 21 de agosto de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde para el caso de no obtenerse quorum en la primera, que tendrá lugar en San Martin 1225, Cludad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), no siendo la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Dia: 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 2") Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de Auditoria emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024; 3") Consideración del destino a dar a los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a una pérdida de \$33,817.355.917, compuesto por i) el Resultado neto pérdida del ejercicio por \$ 35.498.770.952, y ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos por \$ 1.681.415.035; y de la propuesta del Directorio de imputar la pérdida por \$ 33.817.355.917 contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de perdidas. 4") Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024; 5") Consideración de la remuneración al directorio por un importe de \$200.000.000 (pesos doscientos millones) correspondientes al ejercicio econômico finalizado el 30 de abril de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (NORMAS, Art. 5, Sección I, Cap. III del Titulo II); 6") Consideración de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora; 7°) Consideración de la retribución del Contador Dictaminante saliente; 8°) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) ejercicio; 9") Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio; 10°) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio econômico que finaliza el 30 de abril de 2025; 11°) Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoria para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2025; 12°) Aprobación de los Estados Contables especiales emitidos en función de la Resolución General AFIP Nº 3363/12;

NOTA 1: a efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la misma presentando sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., hasta el 15 de agosto de 2024 en Avenida Córdoba 950, 8vo C, CABA, en el horario de 09:30 a 12:00 y de 14:00

NOTA 2: cuando el Accionista sea una persona jurídica u otra entidad, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26 del Capítulo II, Título II de las NORMAS de la CNV (T.O. 2013) para poder asistir o registrarse para la asamblea.

NOTA 3: la documentación mencionada en el punto 2) del Orden del Dia se encuentra s disposición de los Sres. Accionistas en AIF de la CNV. Asimismo, ante cualquier consulta sobre esta convocatoria los accionistas podrán remitirla a asambleas@capex.com.ar.

NOTA 4: los Sres. Accionistas deberán presentar, al momento de su registro y al momento de su concurrencia a la Asamblea, los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral indicando el registro de inscripción y su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Alejandro Götz

Presidente



13



## Finanzas & Mercados



EL RIESGO PAÍS EN TORNO A LOS 1600 PUNTOS

## Volvieron a bajar el dólar blue, el CCL y el MEP pero persisten las dudas con los bonos



Hasta dónde llegará el dólar Bolsa, la incógnita del mercado. BLOOMBERG

Las reservas en baja alimentan ventas de papeles argentinas. ¿Impactará hoy el dato del elevado superávit fiscal en junio? Caída del dólar CCL fue sin intervención oficial. Esperanzas por el blanqueo

\_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_ glaborda@cronista.com

El dólar en la Bolsa siguió operándose en baja con el contado con liquidación cerrando a \$ 1305,24 con una baja de 1%, el MEP a \$ 1279 cediendo 2% mientras que el dólar libre se resiste a perforar los \$ 1400 y las últimas transacciones se hicieron a \$ 1405 con mínima caída respecto al cierre anterior. La contracara es cuanto sucede con los títulos públicos, con el riesgo país trepando casi 2% a 1584 puntos.

Más que la intervención en sí

del BCRA en el "contado con liqui" lo que hizo desaparecer la demanda es la amenaza de que saliera a vender. Incluso aparecieron vendedores liquidando posiciones porque anticipaban nueva tendencia tras anuncios del Ministerio de Economía durante el fin de semana. ¿Hasta qué nivel caerá el dólar en la Bolsa? En la medida que gane credibilidad la promesa oficial de congelar la base monetaria puede continuar con este nuevo rumbo por debajo de los \$ 1200. La sorpresa ayer vino por la performance del dólar MEP que llegó a ubicarse en los \$ 1250 y la "brecha" con el dólar libre es de \$ 126, algo que atraería a los que mezclan "colores". Esto se hace con ventas en e libre (en negro) con las compras simultáneas en la Bolsa (en blanco).

"Los eventos clave a tener en cuenta en las próximas semanas incluyen: 1) la decisión sobre la tasa de política monetaria de los nuevos instrumentos LEFI (Letras Fiscales), 2) la implementación de la intervención en el CCL, 3) el posible levantamiento de algunas restricciones cambiarias una vez y si la brecha entre el tipo de cambio oficial y CCL disminuye, 4) cómo manejarán las autoridades la anunciada reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto a las compras e importaciones de divisas (impuesto PAIS), 5) la presentación del presupuesto 2025, que debe presentarse antes del 15 de septiembre, y 6) el posible avance en un nuevo programa con el FMI", destacó el último informe del HSBC sobre la Argentina.

"La brecha entre los tipos de cambio oficiales y no oficiales es problemática y podría añadir presión sobre el tipo de cambio y, posteriormente, sobre la inflación. Creemos que es probable que la flexibilización de los controles cambiarios ocurra sin esperar a una disminución tan sustancial de la inflación. Esto sugiere que las autoridades podrían estar apuntando a una flexibilización significativa de los controles cambiarios en algún momento del tercer trimestre de 2024", agrega el HSBC.

Un dato clave para el mercado será la reglamentación del blanqueo, una medida que podría generar u\$s 2000 millones al Tesoro. ¿Habrá incentivos o premios a aquellos que blanqueen y compren títulos públicos? Puede estar en el menú de los funcionarios esta medida y es algo que podría poner un techo a las ventas de papeles domésticos. Estas ventas se están dando en un contexto internacional favorable con expectativas de que la Reserva Federal baje las tasas en los EE.UU. dos veces antes de cerrar el 2024.

En las próximas horas se anunciará la eliminación de los "puts" (ver pág. 15) en negociación con grandes bancos. Un problema que demora el anuncio es que los bancos que poseen papeles a largo plazo con esos "puts", si se los sacan, desean pasar a detentar papeles pero de más corto plazo. Se lo está definiendo.





El BCRA vendió ayer u\$s 3 millones en el mercado oficial y las reservas cayeron por el pago al FMI.

HASTA FINALES DE AGOSTO

## Podrían caer hasta u\$s 1500 millones las reservas por la intervención

Las reservas del Banco Central retrocedieron hasta el nivel de abril con una nueva caída y ventas al mercado. Impactan la estacionalidad y al esquema de intervención del Gobierno

\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El mercado muestra preocupación y cautela ante la dinámica que tomarán las reservas del Banco Central durante los próximos meses, a partir del esquema de ventas de dólares con el que el ministro Luis Caputo buscará mantener estable la cantidad de pesos en circulación para reducir los niveles de inflación y brecha cambiaria.

El panorama no es claro porque se desconoce el nivel de intervención que finalmente se realizará. De hecho, en las dos primeras ruedas de la semana no lo hizo. Hasta ahora, sólo se conoce la estimación del BCRA, que calcula que absorberá \$ 2,5 billones adicionales a los que esteriliza por el superávit fiscal, unos u\$s 1900 millones.

Lo que está claro es que en los próximos meses la dinámica de las reservas netas será mucho más negativa de lo previsto anteriormente. Básicamente, porque la estacionalidad hace que el Central compre menos divisas en la segunda mitad del año. Ahora, el saldo neto será menor aún debido a las ventas que hará el Gobierno.

#### MENOS RESERVAS

Las reservas internacionales brutas del Banco Central registraron ayer una caída de u\$s 559 millones millones y finalizaron la jornada en u\$s 27.613 millones. La baja fue explicada en su totalidad por un pago de vencimiento de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) por 487,5 millones de DEG, equivalentes a 646,5 millones de dólares.

Los operadores del mercado estiman que con la aplicación del esquema de intervención las reservas netas, que se mantienen negativas por alrededor de u\$s 4000 millones, podrían caer u\$s 1500 millones más hasta finales de agosto. Si el esquema se mantiene, las tenencias netas terminarían el año en u\$s 7000 millones negativas.

Más allá de la aplicación del

esquema de intervención, las reservas netas cerrarán julio en niveles aún más negativos que los actuales debido a los pagos de vencimientos de deuda en moneda extranjera, que no alcanzan a ser compensados con las compras de divisas que realiza el Central a través del mercado oficial de cambios, de acuerdo con el economista Gabriel Caamaño.

Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, estima que las reservas netas del Central se ubican en u\$s 4268 millones negativas, incluyendo los pagos previstos relacionados con el Bopreal durante los próximos doce meses. Sin incluir estos compromisos, la cuenta daría aproximadamente u\$s 2030 millones negativos.

Vitelli sostiene que el escenario es incierto porque no se sabe exactamente hasta qué punto el Gobierno cumplirá con la intervención que estimó. Pero advierte que se dificultará la acumulación de reservas por la estacionalidad y las ventas de dólares para absorber los pesos emitidos, en un contexto de muy baja monetización de la economía.

"Si bien las reservas netas mejoraron con este Gobierno respecto a lo heredado, la posición está lejos de ser holgada. Ante un semestre en que el BCRA es estacionalmente vendedor en el mercado oficial, es de esperar, salvo alguna modificación, que las reservas caigan en los próximos meses", destaca Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS.

La velocidad de caída de reservas, de acuerdo con Franco, dependerá principalmente de la rapidez del ritmo de esterilización de pesos mediante el esquema de ventas de divisas en la Bolsa, por lo que habrá que seguir de cerca tanto la dinámica de flujos en el mercado oficial de cambios como los niveles de intervención en el MEP y CCL. NEGOCIACIACIONES CON LOS BANCOS

### Lanzaron una oferta exprés de última hora para desarmar los put

\_ Ariel Cohen

\_\_ acohen@cronista.com

El Banco Central anunció anoche una solución express de última hora para intentar resolver, en los tiempos en que se lo propuso el presidente Javier Milei, los "put" que tienen en su poder las entidades financieras y que el Gobierno considera una peligrosa e incontrolable fuente de emisión monetaria que pone en jaque a la reducción de la inflación.

Después de semanas de negociaciones, el Central informó que hoy ofrecerá a las entidades reconocerles el precio de los contratos proporcional a la cantidad que restan hasta el vencimiento de esa opción y la actualización con la inflación desde que los bancos los pagaron hasta la fecha de recisión.

A pesar de que se explicitó el mecanismo de la oferta y actualización, queda en pie una negociación acerca del cómo los cobrarán: "Hay que ver qué hace cada banco según la posición en qué título está colocado", comentó un referente de la banca. "Deberían pagarlos en la cuenta corriente que cada entidad tiene en el Central o hacer un canje por otros títulos, según decida cada entidad", abundó.

Nada de ello fue dispuesto anoche. Estas negociaciones son diferentes según cada entidad, y debería dar un resultado neutro del canje de los bonos o contratos más largos por otros más cortos que podría ofrecer el Central.

#### RESOLUCIÓN

"El BCRA informa que el miércoles 17 y jueves 18 ofrecerá a las entidades financieras la posibilidad de rescindir las opciones de liquidez de títulos públicos detalladas en el anexo de la presente comunicación", dijo la entidad a través de la comunicación "B" 12847.

Además de reconocerles la actualización a los put que entran en la oferta, el Central también les permitirá a los bancos mantener los títulos públicos que compraron acompañados de estos contratos sin que impacten en las relaciones técnicas.

Mientras estaban en pie las negociaciones que se llevaron adelante uno a uno entre el Central y los bancos, Milei acusó a entidades del sistema de golpismo con el manejo de estos contratos y, a renglón seguido, anunció que hoy acabaría con el problema de la emisión sin control por los put. El stock es de \$ 17.7 billones.

Según el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, los put constituyeron un factor indirecto por el cual la dominancia fiscal se transformó en el "Dominio del Sistema Bancario", por el ejercicio discrecional de los contratos por los bancos.

Señaló que los pasivos monetarios contingentes de esos put alcanzaron un máximo de 4,2% del PBI y que ahora son 3% del PBI o 0,8 veces la base monetaria. "La eliminación de las opciones de venta permitirá al BCRA reducir incertidumbre sobre el camino del dinero", dijo.

"El precio al que se rescindirá cada contrato reconoce a los tenedores de dichos instrumentos, un valor equivalente a la prima en pesos pactada oportunamente, proporcional a la cantidad de días remanente hasta la finalización de cada contrato, e incrementado conforme la variación del índice CER desde la fecha en que fue abonada hasta la fecha de liquidación de la rescisión", explicó el comunicado.

"Será condición para la rescisión de las opciones de liquidez diferidas (las que solo se pueden ejercer el último mes antes del vencimiento del subyacente), rescindir en forma simultánea la totalidad de las opciones de liquidez no diferidas que posea dicha entidad", advirtió.\_\_\_

CUIT 30-50111266-2 Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F., la cual se llevarà a cabo el dia 9 de agosto de 2024 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asambles se celebrarà la calle San Martin 140, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Dia: Designación de accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente, 2. Rizzones para la convocatoria fuera del plazo legal; 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Sindico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, 4. Tratamiento del resultado del ejercicio, y destino del mismo. Conformación de la Reserva legal Constitución de una reserva facultativa para capital de trabajo; 5. Consideración de la gestion de los señores directores, gerentes y el señor Sindico; 6. Tratamiento de los honoranes correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. En caso de corresponder, aprobación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el sindico en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550, 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ajercicio 2023; 8. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año; 9. Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente: 10. Designación del contador que dictaminarà sobre al Balance del ejercicio 2024: 11 Inscripción en la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas por la Asamblea. Para asistir a la Asamblea General Ordinana y Extraordinana los señores Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martin 140, piso 14", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta el 6 de agosto de 2024, inclusive, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.

EL CAMINO HACIA LA COMPETENCIA DE MONEDAS

## "Súper peso": el BCRA espera que aumente la demanda de dinero en el segundo semestre



El BCRA esterilizará \$ 2,5 billones y buscará que la base monetaria crezca vía créditos al sector privado.

El Gobierno prevé que la demanda de crédito del sector privado remonetizará la economía y permitirá desarmar las LeFi y Lecaps que tienen hoy los bancos. Por qué el mercado aún duda

\_\_ Leandro Dario

\_\_ ldario@cronista.com

El Gobierno busca llegar a la competencia de monedas con un "súper peso", cerrando todas las canillas de emisión monetaria y esterilizando al menos \$ 2,5 billones de la base monetaria ampliada. El Banco Central dio pistas esta semana de cómo piensa lograr la apreciación del peso: espera que en el segundo semestre de 2024 haya un crecimiento de la demanda de dinero del sector privado, hasta el punto que esa demanda alcance a la oferta que ya hay en el sistema monetario.

El objetivo es que, en un contexto de tasas reales positivas, la demanda de crédito permita desarmar las posiciones de liquidez que tienen hoy los bancos en LeFi y Lecaps.

Se trata de la Etapa III del plan de estabilización que detalló el vicepresidente del Central, Vladimir Werning, a inversores en Estados Unidos. "Tras la eliminación de los pasivos remunerados del BCRA, equivalentes al 6,5% del PBI a fines de abril, la liquidez ociosa se "almacenará" en tenencias bancarias de Lecaps y LeFi, lo expansión del crédito bancario al sector privado", explicó el funcionario. A medida que la demanda de

que en el futuro impulsará la

dinero eleve la Base Monetaria y el crecimiento del crédito absorba la liquidez bancaria, las posiciones en Lecap y LeFi de los bancos se desarmarán de forma natural, reduciendo la deuda del Tesoro.

Hay otros factores que también podrían incentivar la de-

El desarme de las tenencias bancarias de Lecaps y LeFi impulsarán en el futuro la expansión del crédito al sector privado

En el equipo económico creen que, sin una nueva oferta de pesos, la liquidez se transformará en demanda genuina de dinero

manda de dinero. "La apuesta del Gobierno es que el crecimiento económico, el repunte del crédito privado, las inversiones que lleguen con el RIGI y el blanqueo, aumentarán la demanda de pesos y la única fuente será la liquidez que quedó en la economía, hoy en pases, letras y bonos", aseguró Ramiro Castiñeira, director de Econométrica e integrante del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei.

En un escenario de colapso de la inflación, en el equipo económico creen que, sin una nueva oferta de pesos, la liquidez paulatinamente se transformará en demanda genuina de dinero. La apuesta del Gobierno es que, al reducirse el excedente de pesos en la economía, llegará un punto en que los controles cambiarios ya no serán necesarios dado que la demanda de pesos finalmente igualará la oferta disponible.

Ese plan, sin embargo, todavía no convence al mercado. Pese a que el Tesoro logró superávit fiscal primario y financiero en los primeros seis meses del año, los inversores siguen preocupados por la dificultad del BCRA en acumular reservas.

"Están pensando este esquema monetario sin un marco externo complementario. Para que funcione, tenés que tener reservas, acceso al financiamiento y al crédito externo. Hay una serie de condiciones que no están viendo. En el sector externo van a ser menos sustentable porque van a gastar esas reservas en la intervención y no para garantizar los pagos en un contexto donde no tiene acceso al crédito", considera Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go.

El Gobierno subraya el énfasis del ancla fiscal para que el sector privado demande más dinero. Sin embargo, en el mercado estiman que el superávit del Tesoro no alcanza para otras cuestiones, como pagar los vencimientos de deuda. Según Menescaldi, es insuficiente "porque regeneraste la deuda en pesos y la duplicaste desde noviembre".

"Para que aumente la demanda de dinero tienen que levantar el cepo (lo cual implica que sea fácilmente convertible la moneda) y que la tasa de interés sea positiva en términos reales", aseguró Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI.

El Gobierno, en tanto, no se apresura en levantar las restricciones cambiarias. Primero quiere secar la plaza de pesos..

EL VALOR MÁS ALTO DESDE 2020, SEGÚN BCRA

## Desde que asumió Milei. los depósitos en dólares crecieron u\$s 4000 millones

Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

Desde abril de 2020 que los depósitos privados no pasaban los u\$s 18.000, y desde agosto de 2020 que el total de los depósitos no superaba los u\$s 20.000 millones. Ahora llegaron a los u\$s 18.116 millones y u\$s 20.270 millones, respectivamente, con la diferencia que ahora el promedio de los bancos pagan la mitad que hace cuatro años por un plazo fijo en dólares: 0,35% anual contra 0,60% anual, según cifras del Banco Central.

El 11 de diciembre, el primer día hábil luego de la asunción de Javier Milei, los depósitos privados eran de u\$s 14.115 millones, por lo que crecieron ya u\$s 4001 millones. Los préstamos en moneda extranjera también se incrementaron casi u\$s 3000 millones en lo que va del mandato de Milei, al pasar de u\$s 3482 millones en diciembre a u\$s 6409 millones en junio. El incremento récord de depósitos en dólares es un gran dato a tener en cuenta, pues contribuye significativamente en las reservas, ya que se contabiliza bajo el concepto de encajes. Más en este contexto donde la mayor parte es prestado a no más de 180 días, con lo cual ese encaje debería liberarse ante un escenario de cambio en el régimen cambiario.

Emiliano Franco, Sales Trader de Alchemy Valores, atribuye este incremento a la confianza del sistema financiero, pero por contrario podría ser un alerta en el corto plazo si se dejan de incrementar reservas vía compra en el MULC. En especial, con lo anunciado el fin de semana donde se ha dejado claro la intención por intervenir en el contado con liquidación en caso de ser necesario, y teniendo en cuenta que las reservas son fungibles. "Esto último es lo que más preocuparía en el mercado, si efectivamente llega un punto donde se hace uso de esos encajes y lo veremos reflejado en el precio de los activos. No obstante, más cercano al inicio del tercer trimestre deberíamos ver más incremento en los depósitos si el blanqueo empuja de manera positiva", indica Franco.\_\_\_\_

El Cronista | Miércoles 17 de julio de 2024

## Financial Times



#### Conflicto en Medio Oriente

Al menos 57 personas murieron el martes trasbombardeos israelíes en zonas del sur y el centro de la Franja de Gaza, según denunciaron las autoridades sanitarias palestinas.

ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS

## La carrera de la dupla Trump-Vance hacia la Casa Blanca preocupa a Europa

Los aliados de Estados Unidos temen que un gobierno ultra-aislacionista y proteccionista podría tener enormes implicaciones para la defensa y la seguridad económica del bloque

\_\_\_ Felicia Schwartz \_\_\_ Henry Foy

\_\_\_ John Paul Rathbone

La elección de Donald Trump del ultra-aislacionista JD Vance como su compañero de fórmula ha consolidado los temores de Europa de que un segundo mandato de Trump reduciría drásticamente los lazos de seguridad transatlántica, aumentaría los aranceles y cortaría el apoyo crítico de Estados Unidos a Ucrania.

Vance ha desestimado las garantías de seguridad de EE.UU. como una muleta que le ha permitido a Europa "ignorar su propia seguridad" y ha argumentado que la ayuda de EE.UU. a Ucrania es innecesaria.

La elección del joven de 39 años por parte de Trump ha intensificado las preocupaciones de los aliados de EE.UU. de que él pretende dirigir una administración proteccionista al estilo "América primero", con enormes implicaciones para la defensa y la seguridad económica de Europa.

"Si Trump es elegido y continúa con la política preferida por Vance, podría anunciar la abolición de la OTAN o al menos del liderazgo de EE.UU. en ella", dijo Rob Johnson, quien recientemente dejó el cargo de director de la unidad del Ministerio de Defensa del Reino Unido encargada de evaluar la fuerza militar del país.

"Eso sería la señal para que Rusia regenere su poder durante una década con China, y aplique más coerción contra la OTAN", añadió. "Estamos entrando en un período muy oscuro realmente".

La ventaja de Trump en las encuestas antes de las elecciones de noviembre y el desempeño errático del presidente Joe Biden en su primer debate ya han puesto nerviosas a las capitales europeas que temen que el republicano regrese a la Casa Blanca.

Reaccionando a la nominación de Vance como posible vicepresidente de Trump, Guy Verhofstadt, miembro del parlamento europeo y exprimer ministro belga, publicó en X que habría "más descorche de champán en el Kremlin". Añadió: "¿Europa y el Reino Unido se están preparando ya o todavía están acomodando las reposeras en el Titanic?".

En un signo adicional de posibles tensiones transatlánticas, Vance sugirió en un discurso la semana pasada que el Reino Unido bajo su nuevo gobierno laborista podría convertirse en un "país islamista".

Refiriéndose a una discusión sobre cuál sería "el primer país verdaderamente islamista que obtendría un arma nuclear", mencionó a Pakistán e Irán y luego añadió: "Tal vez en realidad sea el Reino Unido, ya que el laborismo acaba de tomar el poder".

Trump afirmó este año que Londres se había vuelto "irreconocible" porque había "abierto sus puertas a la yihad", refiriéndose a las protestas pro-Palestina. Aproximadamente el 6,5% de la población del Reino Unido es musulmana.

La viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, dijo el martes que no "reconocía" la caracterización de Vance sobre Gran Bretaña bajo el nuevo gobierno laborista, añadiendo que estaba "interesada en trabajar con nuestros aliados internacionales".

En una entrevista el año pasado, Olaf Scholz, el canciller alemán, elogió las memorias de Vance, Hillbilly Elegy, diciendo que lo habían conmovido hasta las lágrimas. Pero añadió que



Trump y Vance en la Convención Nacional Republicana. BLOOMBERG

"Eso sería la señal para que Rusia aplique más coerción contra la OTAN", dijo Johnson sobre Vance

era "trágico" que un "autodefinido oponente conservador de Donald Trump, que analiza tan contundentemente las injusticias de la sociedad estadounidense", se hubiera "convertido en un defensor tan ferviente de este populista de derecha, solo para ganar su apoyo y convertirse él mismo en senador".

En términos más generales, muchos funcionarios europeos temen que Trump use un segundo mandato para imponer aranceles generales a las importaciones que dañarían la economía de la Unión Europea y también están preocupados por el impacto de sus políticas en la alianza de la OTAN y la guerra en Ucrania.

Nils Schmid, portavoz de asuntos exteriores del partido oficialista en Alemania, describió a Vance como "más radical que Trump en su deseo de suspender toda la ayuda militar de EE.UU. a Ucrania". Añadió: "En ese sentido, es más aislacionista que Trump".

EE.UU. acordó enviar un sistema adicional de defensa aérea Patriot a Kiev este mes después de que el país suplicara por recursos para repeler los bombardeos casi diarios de Rusia contra objetivos civiles e infraestructura crítica.

Pero Vance ha pedido repetidamente que Ucrania ceda territorio para poner fin a la guerra, argumentando que tal acuerdo estaría en los mejores intereses de Washington.

Esa postura se alinea estrechamente con los términos establecidos por el presidente ruso Vladimir Putin el mes pasado para comenzar las conversaciones de paz.

Kiev ha rechazado los llamados a conversaciones de paz con Moscú mientras Rusia ocupe grandes partes del país. Pero Trump tiene la intención de exigir tales conversaciones de inmediato si gana las elecciones y tiene "planes bien fundados" sobre cómo hacerlo, dijo el primer ministro húngaro Viktor Orbán después de reunirse con él la semana pasada.

"La persona que abiertamente dijo 'Ucrania tendrá que ceder algún territorio a los rusos' no puede ser la mejor representación de la política estadounidense", dijo Inna Sovsun, legisladora ucraniana del partido liberal Golos. "Rusia es nuestro enemigo común".

"La elección de Vance es una señal clara para nosotros", agregó, argumentando que Ucrania necesitaría "pensar en una nueva estrategia de comunicación con los estadounidenses" si Trump ganara las elecciones.

Algunos países europeos han tomado bien la nominación de Vance y expresaron optimismo sobre un posible segundo mandato de Trump.

En referencia a la política sobre Ucrania, el ministro de relaciones exteriores húngaro Péter Szijjártó publicó una foto de Trump y Vance con las palabras "La esperanza de paz", mientras que Balázs Orbán, otro alto funcionario, escribió en X: "Una administración Trump-Vance suena muy bien".

Los funcionarios ucranianos ven la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de permitir que el paquete de asistencia de u\$s60 mil millones pase por el Congreso este año como un rayo de esperanza de que la ayuda futura podría continuar durante una presidencia de Trump.

Aunque el expresidente, que tiene una gran influencia sobre los republicanos de la Cámara, ha sido escéptico sobre la ayuda de EE.UU. a Ucrania, sugirió en abril que estaba abierto a la aprobación del paquete de financiamiento.

Ihor Zhovkva, asesor de política exterior del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, creía que Trump mantendría el reciente acuerdo de seguridad entre Washington y Kiev.

"En realidad, no he escuchado a Trump hablar sobre la idea de ralentizar el liderazgo de EE.UU. en el mundo", dijo Zhovkva.

Pero aliados de Trump como Vance y Ric Grenell, quien es visto como el principal contendiente para ser secretario de estado, han señalado que buscarían alejarse del apoyo abierto a Kiev si el expresidente gana en noviembre. 18 Miércoles 17 de julio de 2024 El Cronista

## Negocios



#### Bridgestone pidió su proceso preventivo de crisis

Fue por la pérdida de los mercados de exportación. Es la segunda fábrica de neumáticos que lo hace, después de Fate.

INVESORES ARGENTINOS VUELVEN A ENTRAR EN LA CARRERA

## Dueña de Loma Negra entra en concurso y escucha nuevas ofertas por la cementera



La venta de Loma Negra despierta el interés de grupos nacionales y brasileños

InterCement pidió una medida cautelar para no entrar hoy en default. También anunció el fin del acuerdo de exclusividad firmado con Companhia Siderúrgica Nacional para venderle sus activos

\_\_\_ Florencia Lendoiro

\_ flendoiro@cronista.com

La principal cementera del país, Loma Negra, entró en una nueva y distinta etapa en el camino de su venta. Mientras el acuerdo que su dueño, Inter-Cement de Camargo Correa, había firmado con la brasileña Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para negociar la compra en un lapso exclusivo venció y no fue renovado; el holding presentó ayer en Brasil una "medida cautelar preliminar en apoyo a un proceso de mediación colectiva provisional supervisado por un Tribunal, con sus principales acreedores financieros". Lo que en la práctica es similar a una convocatoria de acreedores.

De esa medida judicial en Brasil, Loma Negra se desprendió rápidamente. En un comunicado dirigido a sus inversores en la Comisión Nacional de Valores (CNV) aclaró hoy: "Loma Negra no es parte de la Medida Cautelar Preliminar solicitada por InterCement y sus sociedades afiliadas".

De hecho, aclara que inter-

En medios brasileños, se habla de la posibilidad de InterCement suspenda el pago de los bonos por unos u\$s 549 millones

Entre los interesados locales en comprar la cementera, está el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin viene el "accionista controlante indirecto, InterCement Participações S.A. ("InterCement") junto con su subsidiaria Inter-Cement Brasil S.A., sus subsidiarias en Países Bajos y España y su accionista controlante Mover Participações S.A". También advirtió que se toma la decisión para "permitir un entorno de negociación estable en el proceso de mediación entre InterCement, sus sociedades afiliadas y sus principales acreedores financieros" y que "no afecta sus obligaciones o las de dichas afiliadas con sus proveedores, empleados, clientes, proveedores de servicios y socios comerciales, ya que continúan operando normalmente".

En los medios brasileños, ya se hablaba de la posibilidad de que la compañía suspenda el pago de los bonos emitidos en el exterior, por unos u\$s 549 millones, que vencen hoy. Mientras negocia con sus principales acreedores (Bradesco, Itaú y Banco do Brasil), también prorrogó el pago de deudas que tenían vencimiento el mes pasado.

Para Loma Negra se abre ahora otra instancia. Ya sin la exclusividad de CSN para negociar la compra, vuelve a estar abierta a escuchar ofertas. En la lista de interesados hay fuertes grupos brasileños y argentinos.

Entre los locales se conoce el interés del número uno de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, que por su constructora SACDE hace tiempo está tentado por quedarse con la cementera. Podría presentarse con Daniel Sielecki, su socio en Transportadora de Gas del Sur (TGS) con Grupo Inversor Petroquímica, y otras firmas del sector de hidrocarburos.

También suenan otros interesados brasileños, que buscarían entrar de alguna forma en la compañía. Gigantes como Votorantim Cimentos, la empresa china Sinoma International Engineering o el fabricante de hormigón Polimix y del italiano Buzzi, son algunos de los que circulan.

Según explicó el banco BTG Pactual, asesor en la operación, las estrategias son variadas, como la entrada de un socio inversor con una colocación privada, una fusión con algún actor estratégico o una venta clásica.

Loma Negra fue fundada por la familia Fortabat en 1926 y cedida al holding brasileño en 2005 por cerca de u\$s 1000 millones. En su último reporte de resultados del primer trimestre del año, los ingresos netos por ventas se ubicaron en u\$s 123 millones, 27% menos en la medición interanual, explicado principalmente por una caída de 31,3% en venta del segmento cemento.

En 2021, la compañía hizo su última gran inversión para una segunda línea de producción integrada en la planta L'Amalí, en Olavarría: u\$s 350 millones para incrementar en un 40% la capacidad de producción..... UN MERCADO DE MÁS DE U\$S 100 MILLONES

## Se desató fuerte disputa entre dos laboratorios por las vacunas contra la aftosa

Tecnovax presentó una denuncia ante Defensa de la Competencia por presunta cartelización y abuso de posición dominante a Biogénesis Bagó y CDV, que niegan las acusaciones y preparan contraofensiva

\_\_\_ Florencia Lendoiro

\_\_ flendoiro@cronista.com

Una pelea por un negocio de más de u\$s 100 se recalentó. Envalentonada por la apertura de la economía y el llamado a la competencia del gobierno de Javier Milei, la biotecnológica nacional Tecnovax difundió que presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por presunta cartelización y abuso de posición dominante a las empresas Biogénesis Bagó y CDV, líderes en el mercado de producción de vacunas y medicamentos para salud animal, especialmente la exitosa vacuna contra la fiebre aftosa.

Según explicó Tecnovax, la presunción de "las conductas colusivas, la modificación unilateral y abusiva del precio de la vacuna antiaftosa tetravalente, la discriminación del precio ofrecido, la venta atada y la negativa de venta, obedecen a la situación particular de un abuso anticompetitivo de poder oligopólico, al ser las únicas elaboradoras y oferentes de este producto en el país".

En la vereda de enfrente, Biogenesis Bagó, asegura que recibió notificación de ninguna denuncia por las prácticas mencionadas, que además por supuesto, niega. Su CEO, Esteban Turic, dijo a El Cronista que a pesar de no tener referencia de la presentación, este tipo de trascendidos generan un ruido innecesario que puede generar perjuicios entre los productores y en los mercados de exportación. CDV también respondió. Dijo que está evaluando las acciones que legalmente "pudieran corresponder contra Tecnovax, que deberá hacerse responsable de los perjuicios en virtud de falsas acusaciones vertidas".

El contexto en el que Tecno-

vax decidió realizar la denuncia, según la propia compañía, es "un clima de extenso malestar en el sector ganadero, donde ambas empresas, que dominan el 100% del mercado argentino de vacunas antiaftosa, produjeron un aumento sin precedentes en los valores de la vacuna contra esa enfermedad, perjudicando aún más a un sector ganadero agobiado por la sequía, impuestos y una caída importante en el consumo de carne".

En referencia a los precios, el de la vacuna contra la fiebre aftosa que menciona Tecnovax con un aumento desmedido por más de \$ 1400, refutan en Biogenesis Bagó que"es desde el 1 de enero \$ 1100". De hecho, el valor está basado en el equivalente a unos 600 gramos de novillo y se paga en pesos, por lo que la conversión también es difícil de establecer.

Específicamente, Tecnovax dijo que "los precios de las vacunas en Argentina eran en febrero de \$ 1430 por dosis a precio de salida de laboratorio lo que equivale a u\$s 1,7 a tipo de cambio oficial de ese momento, mientras que en otros países de la región era de entre 0,35 y 0,75 es decir 2 a 4 veces más baratas".

CDV, un laboratorio argentino especializado en la elaboración de biológicos para la prevención de enfermedades que
afectan a los rodeos bovinos y
ovinos del país, aclaró además
que "El precio de la vacuna contra la fiebre aftosa en Argentina
se encuentra influenciado por
varios factores clave como la
inflación, la carga impositiva y la
imprevisibilidad del mercado
que aumentan los costos de
producción y distribución".

En el mercado señalan también que la vacuna antiaftosa tuvo varios competidores. Junto con Biogénesis Bagó, ACA (A-

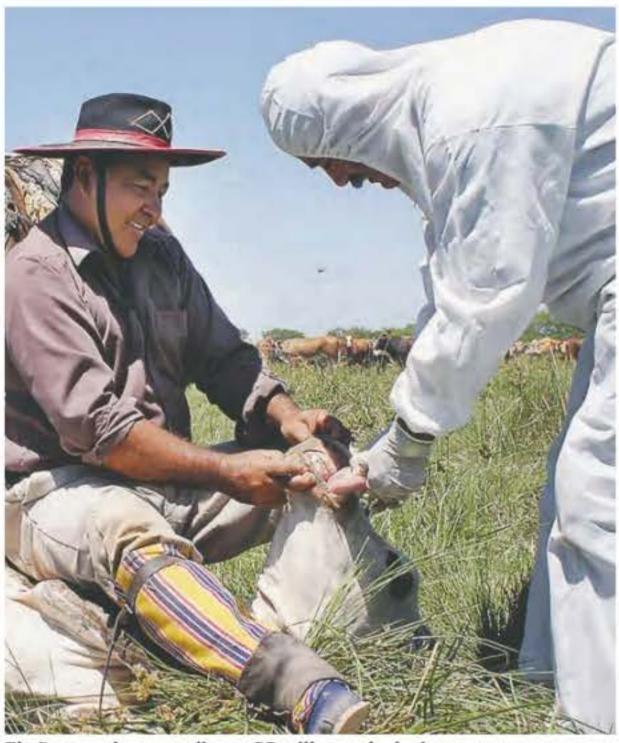

El año pasado se vendieron 83 millones de dosis

Para 2025, cambió la composición de la vacuna. Tres empresas iniciaron trámites de aprobación

El valor actual de la vacuna es de alrededor de \$ 1100, equivalente a unos 600 gr de novillo

sociación de Cooperativas Argentinas) ofrece vacuna antiaftosa desde 2006 y CDV ofreció la vacuna desde 2003 hasta 2013, retomando la producción en el año 2018.

Además, los laboratorios Instituto Rosenbusch, Instituto Científico Paul Hnos., Bayer, Merial, Estrella Merieux, Mallinckrodt Coopers y Pfizer comercializaron la vacuna.

Tecnovax ubica al negocio en alrededor de u\$s 119 millones, un cálculo que realiza porque asegura que el año pasado se aplicaron 70 millones de dosis de vacuna antiaftosa en el país aunque los datos oficiales ubican un volumen de 83 millones. "El perjuicio para el sector ganadero, por sobreprecios en la vacuna, fue estimado por el actual ministro Federico Sturzenegger en el orden de los u\$s 2000 millones desde el inicio del programa", dice la compañía.

En esta disputa hay de fondo otro tema sensible. A partir de la resolución de SENASA, que cambia la composición de la vacuna para 2025, Biogénesis Bagó y otras dos compañías iniciaron el proceso de registro para elaborarlas y comercializarlas.

"Las regulaciones en la Argentina están amparadas en guías internacionales. Ese marco regulatorio le permitió al país ganar reputación y confianza de los mercados del exterior. Y justamente esos controles permitieron que 92 mercados estén abiertos para carne bobina y 34 para carne de cerdo", señaló Turic.

En contrario, Tecnovax dijo que la regulación local es "excesivamente rígida. Por eso no ha permitido aún el ingreso de nuevas vacunas, existiendo millones de dosis disponibles a precios competitivos".

En entes sanitarios que ejecutan los planes de vacunación en escala, deducen que esa referencia es por vacunas brasileñas, hoy sobreofertadas y por lo tanto a precios bajos, que podrían ingresar pero no llegan a pasar por los procesos necesarios para ser aprobadas en la Argentina.

De hecho, en la respuesta de CDV hacen referencia a un hecho reciente vinculado a Tecnovax: "¿No considera una posición monopólica real, dominante y abusiva que Tecnovax, ante el terrible brote de encefalomielitis equina ocurrido a fines de 2023 en Argentina, siendo el único laboratorio proveedor de la vacuna, la haya vendido a u\$s 10 la dosis o más, cuando el precio de mercado era de menos de u\$s 2 y Zoetis no podía importarla por restricción a las importaciones, alcanzando utilidades netas por más de u\$s 10 millones en pocos meses".

Tecnovax solicitó de hecho, la autorización de su vacuna proveniente de Brasil.

El proceso de una denuncia como la que Tecnovax realizó en Defensa de la Competencia no es inmediato. Deberá comprobarse que los hechos denunciados son probables y notificar a los afectados para recién iniciar una investigación. LANZÓ LUBRICANTES

#### YPF busca ganar el segmento de las motos

\_\_\_ El Cronista

La petrolera YPF decidió volcarse a un segmento en crecimiento con un lubricante desarrollado especialmente para motos, con especificaciones de última generación que permiten responder a los requerimientos técnicos de los fabricantes para el cuidado de los motores.

Se trata de la línea de productos ROD, la nueva marca de lubricantes diseñada por YPF para los motociclistas que ofrecerá en las estaciones de servicio de la marca y en lubricentros con una variedad para cada tipo de uso y motores, atendiendo la preocupación del usuario por la potencia y el rendimiento.

La apuesta apunta a posicionarse en un negocio que crece a la par del desarrollo del mercado de motos, con niveles de ventas en alza en los últimos años, y cuyo punto máximo fue el año pasado cuando se patentaron 470.691 motovehículos, más que el total de unidades de automóviles, un fenómeno que se repite desde 2021.

Carlos Luque, gerente de Servicio Técnico de YPF, explicó que "ROD se adapta a las exigencias de los diferentes fabricantes de motocicletas, e incorpora la Tecnología en Evolución Constante (TEC) que acompaña los cambios en el diseño de los motores y los requerimientos de las distintas marcas".....

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 06 de agosto de 2024, 15 00 Hs. UNION INDUSTRIAL ARGENTINA La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina convoca a los Socios Plenarios, Socios Activos y Socios Adherentes a la Asambiea General Ordinaria que se realizará el 06 de agosto de 2024 a las 15:00 horas, primera llamada, en la sede social de la enlidad, sita en Av. de mayo 1147/57, CABA para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Razones que justifican la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término. 2. Consideración de ta Memoria, el Balance General, el Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2023. Destino de los resultados no asignados. 3. Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Aprobación de la gestión de los miembros salientes de la Comisión Revisora de Cuentas. Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas QUORUM Conforme el artículo 8,2,3,2 del Estatuto de la Unión Industrial Argentina el quorum será de más de la mitad de sus miembros. Si no se consiguiera tal quòrum para la hora fijada en la convocatona, se esperará media hora más, debiendo entonces celebrarse la reunión cualquiera fuera el número de los miembros presentes, salvo disposiciones expresamente previstas en este Estatuto. Se invita a los socios a informar su participación en la asamblea enviando en forma anticipada una copia de la nota que designa a representante e-mail asamblea2024@uia.org.ar





9°

máx 17°

### **B** Lado B

# La amistad sí tiene precio y es hasta 230% más cara que hace un año



El 20 de julio provoca uno de los movimientos económicos más importantes del año en el sector de gastronomía, ocio, entretenimiento y servicios de movilidad

#### Para mitigar el impacto de las subas, los comercios lanzan promociones y descuentos para el Día del Amigo

\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

Amigo, que se celebra todos los años el 20 de julio, cinco de cada 10 comercios tienen buenas expectativas de ventas, según un estudio que realizó la consultora Focus Market en base a datos de Federación de Comercio e Industria (Fecoba) y la plataforma de movilidad DiDi.

Sin embargo, ante la caída de la demanda minorista y con precios que, en algunos casos, son 230% más altos que el año pasado, los dueños de los locales lanzan promociones y descuentos para dinamizar sus ventas. Según la encuesta de la Fecoba, cuatro de cada 10 (37%)
comerciantes creen que las
ventas no sufrirán cambios por
los festejos, en tanto un 29%
piensa que bajarán: un 16%
prevé que tendrán "una leve
caída", mientras que un 13%
calcula que "caerán notablemente". El 21% estima que tendrán un leve aumento y sólo un
3% dice que "subirán notablemente".

"En el sector gastronómico se intentan adelantar reservas. De acuerdo con Fecoba, el 50% de los comercios pymes tiene una expectativa positiva para el nivel de ventas para esta festividad. La proyección de gasto promedio es \$ 20.770 por persona, incluyen-

Según el relevamiento de Fecoba, cuatro de cada 10 (37%) comerciantes cree que las ventas no sufrirán cambios por los festejos, en tanto un 29% piensa que bajarán

do el encuentro y eventual regalo", detalló Damián Di Pace, director de la consultora.

Dado que las juntadas por el día de la amistad comienzan en los días previos al 20 de julio y continúan en los posteriores, la fecha implica, para las pymes, uno de los movimientos económicos más importantes del año en los sectores de gastronomía, ocio, entretenimiento y servicios de movilidad, entre otros.

En ese sentido, según DiDi, es uno de los eventos que más mueve a los argentinos en el año. Por las mayores salidas de esparcimiento-tendencia que en la celebración pasada ya se observó-, el 20 de julio pasado, que cayó jueves, registró hasta un 23% más de demanda comparado a un día común. A su vez, hubo picos entre las 22 del 58%, mientras que la mayor solicitud de coches fue a la 1 AM, con un incremento de 250%, versus ese mismo día de la semana previa y posterior, pero sin la demanda estacional del Día del Amigo.

Entonces, teniendo en cuenta la caída de las ventas minoristas y, sobre todo, que la mayor parte de los argentinos consultados (30%) elegirá, para este día, comprar su cena o almuerzo en un local de ventas de alimentos o supermercado y cocina en casa, el sector gastronómico lanzó promociones y

descuentos para suavizar el impacto sobre sus negocios.

La demanda sobre el sector gastronómico estará dividida, según el relevamiento. Si bien la mayoría de los consultados hará un 'plan casero', otros, irán a una pizzería (24%). Un 16% elegirá un bar, otro 12% un restaurante.

Respecto a la proyección de la demanda de comidas, el informe destacó que el 35% de los consultados elegirá asado, el 29% optará por pizza para el almuerzo o cena, y un 22%, picada.

En este último caso, una picada en la que comen dos y pican cinco tiene un valor de \$ 32.340 en bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó el relevamiento. Si se compara el precio actual con el del año pasado, arroja una suba interanual del 233%. En el caso del sushi, hay ofertas de 40 piezas por \$ 19.999. El año pasado, esta misma opción valía alrededor de \$ 7000, lo que significa un alza del 190% respecto a 2023.



LLEGAN A LA TIERRA P2

#### **ALL YOU NEED TO KNOW**

## CHINA DAILY 中国 和



EN ESTE SUPLEMENTO, PREPARADO POR CHINA DAILY, REPÚBLICA POPULAR CHINA, NO SE INVOLUCRÓ A LOS DEPARTAMENTOS DE NOTICIAS DEL DIARIO UNO, LA CAPITAL NI EL CRONISTA COMERCIAL JUL.17.2024



El presidente chino, Xi Jinping (sexto desde la izquierda), posa para una fotografía grupal el 4 de julio con otros líderes que asisten a la 24ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghai en el Palacio de la Independencia en Astaná, Kazajistán, JU PENG / XINHUA

## Unidos por la seguridad de la región euroasiática

#### Xi advierte a miembros de OCS contra verdadera amenaza de mentalidad de Guerra Fría

Por XU WEI

El presidente chino, Xi Jinping, enfatizó el 4 de julio la necesidad de que la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) refuerce la unidad y la cooperación, diciendo que el grupo debe salvaguardar su base de seguridad, defender el derecho al desarrollo y fortalecer su unidad.

En un discurso pronunciado en la 24ª Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS en Astaná, Kazajistán, el presidente resaltó que es de vital importancia para el mundo que la agrupación siempre esté en el lado correcto de la historia y defienda la justicia y la equidad.

Durante la cumbre, la OCS aprobó formalmente la adhesión de Bielorrusia al grupo y decidió que China ocupará la presidencia rotatoria de la organización para el período 2024-2025. Los otros miembros del grupo son India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán.

Tras señalar que la organización ha contado con su décimo Estado miembro desde su creación hace

23 años, el mandatario dijo que la base para la cooperación de la OCS se ha hecho más sólida a medida que la "gran familia" de la OCS tiene una membresía cada vez mayor, cubriendo tres continentes a nivel global.

La organización debe garantizar la seguridad de cara a la verdadera amenaza derivada de la mentalidad de la Guerra Fría, indicó, instando a los países miembros a adherirse a la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y sostenible.

La OCS debe abordar los desafíos complejos y entrelazados en materia de seguridad a través del diálogo y la coordinación, responder al panorama internacional lleno de cambios profundos con un enfoque de ganancias compartidas y esforzarse por construir un mundo de paz duradera y seguridad universal, enfatizó.

Ante los riesgos reales de la mentalidad de "patio pequeño con vallas altas", Xi pidió a los Estados miembros que salvaguarden su derecho al desarrollo e indicó que deben unirse para promover la innovación cientifica y tecnológica, mantener estables y fluidas las cadenas industriales y

de suministro, estimular el impulso interno de las economías regionales. y trabajar hacia objetivos comunes de desarrollo.

Además, Xi enfatizó que los miembros de la OCS deben consolidar la unidad y oponerse conjuntamente a interferencias externas, ante los verdaderos retos de injerencia y división.

Los miembros de la OCS han de apoyarse contundentemente unos a otros, adaptarse a las preocupaciones de los demás, gestionar las diferencias internas con un espíritu de armonía, resolver las dificultades de cooperación a través de buscar un terreno en común dejando de lado las diferencias, y tomar en sus propias manos, con firmeza, el destino de sus países, así como la paz y el desarrollo de la región, agregó el presidente chino.

La OCS ha resistido la prueba del cambiante panorama internacional, cuya causa radica en el hecho de que los miembros siguen comprometidos con la buena tradición de solidaridad y coordinación, la forma de cooperación caracterizada por la igualdad y el beneficio mutuo, la búsqueda del valor de la equidad y la justicia, y la amplitud con miras a la inclusión y el aprendizaje mutuo, subrayo Xi.

El jefe de Estado reiteró la importancia de que la OCS se mantenga fiel a su aspiración original, defendiendo el "Espíritu de Shanghai", mejorando el apoyo mutuo y construyendo la organización como una columna vertebral confiable para la prosperidad común y la revitalización de sus países miembros.

En su intervención en la cumbre, el presidente kazajo. Kassym-Jomart Tokayev, señaló que la OCS se ha convertido en un mecanismo eficaz de amistad, buena vecindad, igualdad y apoyo mutuo, basado en el "Espíritu de Shanghai". "La OCS se ha consolidado como una plataforma única, donde los intereses y argumentos de los Estados miembros se tienen igualmente en cuenta", afirmó.

Destacó el fortalecimiento de la confianza mutua y la cooperación en seguridad como la prioridad de la organización, diciendo que la OCS tiene capacidades únicas para garantizar la seguridad en la región euroasiática.

#### China y CELAC fortalecen la agricultura sostenible

Por ZHAO RUIXUE

China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se comprometieron a expandir su cooperación agricola para abordar el cambio climático global, las crisis de seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, según oradores del tercer Foro Ministerial sobre Agricultura China-CELAC.

El evento, con una duración de dos días, se inauguró el 2 de julio en Weifang, provincia de Shandong, y reunió a 290 participantes de 25 países, incluidos funcionarios de departamentos de agricultura, embajadores y representantes de empresas e instituciones de investigación agrícola.

Los oradores resaltaron la fuerte complementariedad en agricultura entre China y los países de la CELAC. y citaron las diferencias en la demanda de productos agrícolas, asignación de recursos, mercados de capitales y reglamentación tecnológica.

Han Jun, jefe del Partido del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, explicó en un discurso vía video dirigido al foro que China ha establecido mecanismos de cooperación agricola con 19 países de la CELAC. Productos como semillas de soja, maiz, carne de res, cordero, calamar, cerezas, paltas, café y vino provenientes de países de la CELAC se han popularizado en el mercado chino.

El comercio agrícola entre China y los países de la CELAC ahora supera u\$s 81.000 millones, el doble que en 2014. Han hizo un llamado para expandir el comercio agrícola bilateral, con el objetivo de duplicar nuevamente el volumen comercial actual en la próxima década.

En el foro, China y 26 países de la CELAC llegaron a un consenso sobre las áreas agrícolas prioritarias y trazaron un plan para los próximos 5 años. Además de fortalecer la cooperación existente en técnicas de producción animal y cultivo, tecnología agrícola, ganadería y servicios veterinarios. ambas partes explorarán la cooperación en inteligencia artificial, agricultura inteligente, revitalización rural y otros sectores emergentes.

## Los cinco principios chinos que moldean las relaciones internacionales

Por SHAKEEL AHMAD RAMAY

El 28 y 29 de junio de 1954, China emitió dos declaraciones conjuntas con India y Myanmar, respectivamente, confirmando su compromiso con los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica.

Un año antes, el entonces primer ministro chino, Zhou Enlai, había sintetizado las tradiciones chinas de "la paz es lo más preciado", "armonía sin uniformidad" y "amor universal y no agresión" y propuso los principios de "respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial, no agresión mutua, no interferencia mutua en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica".

El entonces primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, declaró: "Si estos principios fueran reconocidos en las relaciones mutuas de todos los países, en efecto, difícilmente habría conflictos y, ciertamente, no habría guerra".

En los últimos 70 años, los cinco principios han florecido y se han convertido en la norma básica que rige las relaciones internacionales, aunque no todos los países los han implementado fielmente. La propia China ha definido, desarrollado y observado los principios plenamente; ha inyectado esperanza constante en la búsqueda mundial de equidad soberana, desarrollo y seguridad común, imparcialidad y justicia.

Los principios están bien arraigados en el derecho internacional porque representan los valores de soberanía, justicia, democracia y estado de derecho, alejándose de la mentalidad divisionista de alianzas en bloque, evitando la lógica de confrontación en la que unos pierden y otros ganan y fomentando la cooperación en la que todos ganan.

En la Conferencia de Bandung de 1955, los países en desarrollo incorporaron los cinco principios a los Diez Principios de Bandung del movimiento de países no alineados y, de esta manera, guiaron al Sur Global hacia el camino de la independencia soberana, equidad y desarrollo común, lejos de la mentalidad de intimidación y confrontación entre bloques.

A lo largo de las décadas, China ha mantenido su compromiso con los principios, ha adherido a ellos y los ha convertido en la piedra angular de su política exterior. Ha hecho hincapié en estos principios en múltiples ocasiones y en distintos foros nacionales, regionales y globales.

China no utiliza estos principios a modo de retórica, sino que ha tomado acción práctica para crear el camino de convivencia pacífica. Durante las siete décadas, China nunca ha intimidado a ningún país, sino que solo ha interactuado respetuosamente con otras naciones, en función del concepto de igualdad soberana.

China siempre aboga por resolver disputas a través del diálogo. Además, está construyendo asociaciones con países mediante la adhesión al principio de no interferencia. Por ejemplo, China ha estado colaborando con países del Medio Oriente durante décadas, pero ha mantenido una postura de no tomar partido en los conflictos regionales ni interferir en sus modelos económicos o gubernamentales.

Es relevante destacar aquí que durante la transición de una potencia media a una gran potencia, la determinación de China de adherirse a los cinco principios se ha fortalecido aún más.

En el conflicto palestino-israelí, China ha promovido el cese al fuego y el diálogo durante mucho tiempo. En su discurso en la cumbre de los BRICS de noviembre de 2023, el presidente chino, Xi Jinping, destacó tres puntos clave. Primero, todas las partes deben cesar el fuego y liberar a los rehenes; segundo, es fundamental garantizar los canales de asistencia humanitaria: tercero, las medidas internacionales deben contribuir a prevenir la escalada del conflicto en el Medio Oriente. El 6 de mayo, durante su intervención en París, Xi abogó por el respaldo a Palestina para su ingreso como miembro oficial de las Naciones Unidas, el restablecimiento de las conversaciones sobre una solución de dos Estados y la protección de los derechos nacionales e internacionales del pueblo palestino.

China está aplicando una fórmula idéntica hacia una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. El plan de paz propuesto por China es integral y abarca todas las áreas pertinentes. Insta a ambas partes a respetar la soberanía mutua y a trabajar por el bienestar de los pueblos, y enfatiza en la creación de un marco de seguridad, que sea representativo de las necesidades de todas la partes involucradas.

Estos ejemplos demuestran que China ha sido un socio confiable y un contribuyente positivo en los esfuerzos por crear un mundo pacífico mediante la resolución de problemas a través del diálogo.

El autor es director ejecutivo del Instituto Asiático de Investigación y Desarrollo de la Ecocivilización en Pakistán. Esta es una versión traducida y resumida de un artículo publicado en China Daily. Las opiniones no reflejan necesariamente las de China Daily.



Los expertos abren la cápsula de reentrada de la sonda lunar Chang'e-6 en la Academia de Tecnología Espacial de China en Beijing el 26 de junio. JIN LIWANG / XINHUA

# Muestras de la cara oculta de la Luna son 'más gruesas y pegajosas'

Chang'e-6 trae a la Tierra 1935,3 gramos de sustancias lunares

Por ZHAO LEI

Un total de 1935,3 gramos de muestras lunares fueron recuperadas de la cara oculta de la Luna por la sonda robótica china Chang'e-6, según anunció la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, por sus siglas en inglés). Este hito se dio a conocer el 28 de junio, cuando la autoridad espacial entregó estas sustancias científicamente invaluables a la Academia de Ciencias de China.

Las muestras fueron llevadas a un laboratorio de muestras lunares en Beijing, donde serán almacenadas y procesadas inicialmente, confirmó la CNSA.

Se trata de los primeros materiales recuperados de la cara oculta de la Luna, que tienen un valor científico único. Estos materiales ampliarán aún más nuestro conocimiento sobre la historia de la Luna y ayudarán a guiar la exploración y explotación de los recursos lunares, según declaró la administración. Al mismo tiempo, destacó que son un "tesoro compartido" de la humanidad.

Ge Ping, uno de los oficiales espaciales sénior a cargo de los programas lunares de la nación, comentó después de la ceremonia de entrega que las muestras parecen ser "más gruesas y pegajosas" que las recuperadas de la cara visible de la Luna (que siempre está enfrentada a la Tierra) y contienen algunos grumos.

"Próximamente, los investigadores de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia de Cien-



La Administración
Nacional del Espacio
de China entrega
a científicos las
muestras lunares
recolectadas por
la sonda Chang'e-6
el 28 de junio.
JIN LIWANG /
XINHUA

cias de China abrirán el contenedor y dividirán las muestras. Luego del trabajo preparatorio, los científicos podrán acceder a ellas de acuerdo con nuestras reglamentaciones para el manejo de muestras lunares", explicó Ge. "Esperamos que los análisis y estudios científicos sistemáticos conduzcan a nuevos descubrimientos".

Según el oficial, el primer grupo de muestras lunares estará disponible para los investigadores nacionales hacia finales de 2024 aproximadamente. Además, mencionó que los científicos extranjeros también podrán hacer uso de las muestras en un futuro próximo.

La misión Chang'e-6, que representa mundialmente las primeras muestras de la cara oculta de la Luna traídas a la Tierra, fue lanzada por un cohete portador de carga pesada Gran Marcha-5 el 3 de mayo desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang en la provincia de Hainan.

La nave espacial de 8,35 toneladas constaba de 4 componentes: un orbitador, un módulo de alunizaje, un módulo de ascenso y una cápsula de reentrada.

Luego de una serie de pasos complejos y desafiantes, el 2 de junio el módulo de alunizaje descendió en la Cuenca Aitken del Polo Sur en la cara oculta de la Luna, uno de los mayores cráteres de impacto conocidos en el sistema solar.

El módulo de alunizaje de Chang'e-6 operó durante 49 horas en la cara oculta de la Luna, usando un brazo mecánico y un taladro para recolectar materiales de la superficie y el subsuelo. Mientras tanto, se activaron varios dispositivos científicos para realizar tareas de relevamiento y análisis. Luego de completar las tareas, el módulo de ascenso cargado de muestras despegó de la superficie lunar y alcanzó su órbita para acoplarse con la cápsula de reentrada y transferir las muestras.

En la última parte de la misión, el orbitador y la cápsula de reentrada regresaron a la órbita terrestre antes de su separación por encima de la atmósfera.

La cápsula de reentrada aterrizó exitosamente en el sitio predeterminado en la región autónoma de Mongolia Interior el 25 de junio.

## El Banco Mundial y Barclays predicen que el PBI chino aumentará más de lo esperado

Las cifras registradas por el país durante el primer trimestre y las medidas que ha tomado inducen a pensar que podría alcanzar su objetivo de crecer un 5 % en 2024

Por OUYANG SHIJIA y LIU ZHIHUA

Las instituciones extranjeras han aumentado sus previsiones para el crecimiento económico de China este año en medio de un mejor desempeño al esperado para el primer trimestre, el estímulo de políticas fuertes y la resiliencia en las exportaciones.

Recientemente, Barclays corrigió su previsión de PBI de China del 4,4 % al 5 % y el Banco Mundial la modificó del 4.5 % al 4.8 %.

Según los expertos, China avanza hacia una recuperación económica estable y está preparada para cumplir con su objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5 % que se había predefinido.

En un momento en el que la economía en general sigue enfrentando presiones de una demanda débil y una creciente incertidumbre externa, pidieron un mayor apoyo fiscal para impulsar la demanda interna. Además, señalaron que es imprescindible profundizar aún más en la reforma para abordar algunas cuestiones estructurales.

Zhang Xiaoyan, decano adjunto de la Escuela de Finanzas PBC de la Universidad de Tsinghua en Beijing, señaló que existen muchas posibilidades de alcanzar el objetivo chino de un PBI anual de alrededor del 5 %.

Zhang indicó que el país todavía tiene un enorme potencial de crecimiento y condiciones favorables, dado su



Dos empleadas trabajan en la línea de producción de una empresa textil en Ganzhou, provincia de Jiangxi.

ZHU HAIPENG / PARA CHINA DAILY

gran mercado interno, un sistema industrial integral y abundante talento.

"Estamos saliendo poco a poco del impacto negativo (de la pandemia) y la economía se está recuperando lentamente" continuó.

Las innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, y las industrias ecológicas se convertirán en los nuevos motores de crecimiento, afirmó Zhang.

Yao Yang, director del Centro de Investigación Económica de China de la Universidad de Pekín, confirmó que el objetivo de crecimiento anual de aproximadamente un 5 % es factible.

"El Gobierno chino necesita dar un paso más para impulsar la demanda", señaló, a la vez que sugirió un aumento del gasto público.

China ya ha anunciado medidas para impulsar la demanda, que incluyen la emisión de bonos del tesoro especiales a ultra largo plazo por un valor de un billón de yuanes (u\$s 138.000 millones) este año. También se hará una renovación de equipos a gran escala y se firmarán acuerdos para intercambiar bienes de consumo.

A finales del mes pasado, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y cuatro departamentos centrales publicaron conjuntamente un documento que establece las medidas para promover el nuevo consumo en áreas como turismo, vehículos y dispositivos electrónicos.

Daniel Zipser, socio sénior de la consultora de gestión McKinsey & Co, expresó que el mercado de consumo de China "ha visto una recuperación moderada hasta ahora y anticipamos que esta tendencia continuará". Zipser, que también es jefe del área de consumo y práctica minorista de McKinsey en Asia, señaló que el crecimiento de China durante los últimos 20 años proviene del aumento de la clase media y "todavía hay un potencial sustancial... para más urbanización, más incrementos de ingresos". Mostró confianza acerca de las previsiones a largo plazo del país y afirmó que el aumento de la clase media seguirá impulsando el consumo.

Los expertos afirmaron que China está en el buen camino para abordar sus problemas inmobiliarios, tras las medidas recién anunciadas para flexibilizar la industria. Agregaron que esperan ver esfuerzos más contundentes para absorber los inventarios de viviendas y profundizar aún más en la reforma para abordar problemas que obstaculizan un crecimiento económico saludable.

Según Robin Xing, economista jefe de Morgan Stanley para China, las políticas del país asiático están yendo en la dirección correcta. "Es probable que el crecimiento nominal se mantenga estable en 2024 y mejore moderadamente en 2025", indicó.

Una iniciativa de recompra de viviendas, si se implementa correctamente, podría mejorar la liquidez de los desarrolladores para finalizar las obras y también aumentaría efectivamente la oferta pública de viviendas, comentó.

Zhou Lanxu colaboró con esta nota.

## China lidera en renovables y establece estándares globales

Por ZHENG XIN

China es el mayor contribuyente al desarrollo de la industria de energías renovables a nivel mundial, según un informe recién publicado por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

El año pasado, la escala de capacidad de energías renovables recientemente instalada en China superó el total de otras regiones en el mundo. El informe indica que se espera que el país siga siendo una fuerza indispensable que impulse el desarrollo de la industria de energías renovables a nivel global. La IEA estima que para finales de 2030, China contribuirá con cerca de un 40 % de capacidad global instalada de energías renovables y su capacidad instalada de energía solar, eólica e hidroeléctrica también experimentará un crecimiento significativo para entonces.

Los países en el mundo están rezagados en la implementación de medidas concretas para lograr el objetivo de duplicar la capacidad global de energías renovables para 2030. Según el informe, sin el progreso significativo de China, las perspectivas serían aún más sombrías.

La capacidad instalada de ener-

gías renovables experimentó un crecimiento récord el año pasado, afirmó Heymi Bahar, analista sénior de energía de la IEA. Además, China cuenta con una amplia capacidad de fabricación de energía solar, que se espera que fortalezca aún más las bases de la industria de energías renovables.

De acuerdo con la agencia, las inversiones chinas en energia se mantuvieron extremadamente sólidas; dieron cuenta de un tercio de las inversiones en energia limpia a nivel global y fueron una parte importante del crecimiento total del PBI de China.

El país asiático ha anunciado objetivos duales de carbono: alcanzar el



palas de
aerogeneradores
en un buque
en el Puerto de
Yantai, ubicado
en la provincia
de Shandong.
TANG KE / PARA
CHINA DAILY

Se cargan

pico de emisiones de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Además, declaró que ha demostrado un progreso notable en aumentar la capacidad de energías renovables.

Las cifras publicadas por la agencia revelan que China comisionó tanta energía solar fotovoltaica el año pasado como lo hizo el mundo entero en 2022, mientras que su energía eólica también creció un 66 % interanual. El informe proyecta que estas tendencias persistirán este año, con la mayor parte de las inversiones de China orientadas hacia la energía de baja emisión de carbono.

También destaca que la extensa capacidad de fabricación interna y el respaldo continuo del gobierno a las tecnologías limpias están sentando las bases para una sólida inversión en energías renovables dentro de China.

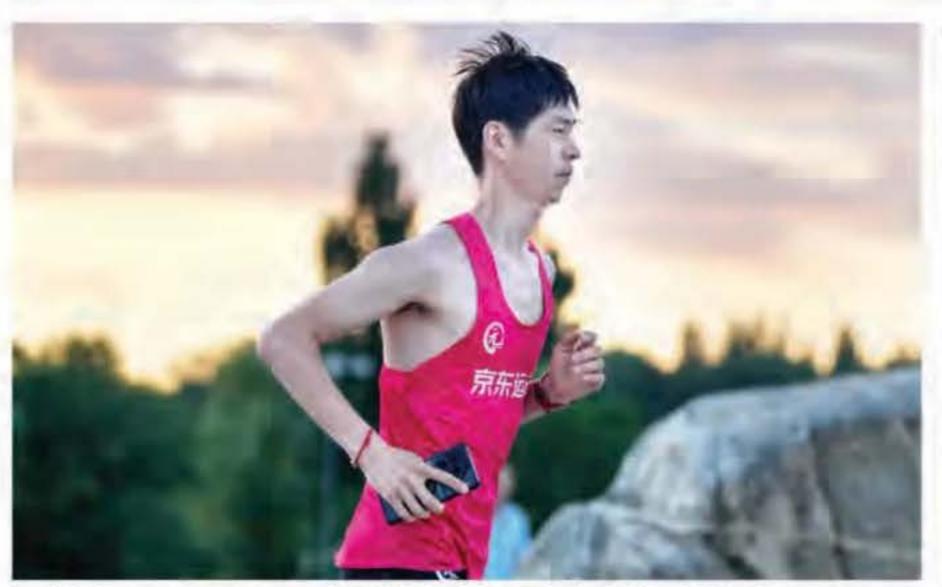

Luan Yushuai entrena rigurosamente para los Juegos Olímpicos de París, corriendo entre 300 y 400 kilómetros al mes. JU HUANZONG / XINHUA

## De las entregas exprés a correr por el sueño olímpico

Por GUAN XIAOMENG

Un repartidor en Beijing ha asegurado su puesto en la Maratón de Participación Masiva, un evento especial que se llevará a cabo junto con la maratón olímpica en los próximos Juegos Olímpicos de París, y se convirtió en uno de los más de 40.000 corredores seleccionados de todo el mundo.

Luan Yushuai, 39, entrega paquetes desde hace 9 años. Conocido como el "repartidor más veloz" por los internautas, Luan obtuvo un reconocimiento en 2021 cuando llegó en primer lugar entre corredores no profesionales en la Media Maratón de Beijing. En la actualidad, está determinado a participar en la maratón pública en los Juegos Olímpicos de Paris, un evento nuevo abierto a atletas aficionados.

Luan describió el momento en el que recibió el correo electrónico de aceptación en la víspera del Año Nuevo chino: "Era del Comité Organizador de París 2024. El correo electrónico estaba en inglés, así que lo traduje rápidamente. Decía, 'Felicitaciones, Yushuai, has sido seleccionado para los Juegos Olímpicos'. Estaba eufórico".

Luan comenzó a prepararse para la maratón en 2021 después de informarse acerca del proceso de inscripción. Para clasificar, los participantes debian acumular 100.000 puntos hasta fines del año pasado a través



Luan entrega paquetes desde hace 9 años. JU HUANZONG / XINHUA

de diversas actividades físicas como correr, nadar, caminar o hacer ciclismo, y luego ser seleccionados en una lotería mundial.

"Correr, nadar, caminar y hacer ciclismo; todas estas actividades cuentan para sumar puntos", contó Luan. "Entreno cerca de dos horas por día".

Dado que creció en la zona montañosa de Ji'an, provincia de Jilin, Luan desarrolló una aptitud natural para la actividad física. Ganador de la Medalla Nacional del Día del Trabajador el año pasado y portador de antorcha para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, afirmó que es posible dar un buen ejemplo en cualquier actividad.

Luan ocupa el primer lugar en entregas entre pares cercanos, ya que logró entregar hasta 600 paquetes al día durante los picos de los festivales de compras en linea.

Para combinar su trabajo con su entrenamiento, Luan generalmente entrega artículos pesados como agua y arroz para potenciar su fuerza, y evita ascensores siempre que sea posible. Su rutina diaria involucra subir escaleras y caminar significativamente más que una persona promedio.

El viaje maratónico de Luan comenzó en 2017, cuando su compañía lo recomendó para la Maratón de Beijing. Finalizó la carrera en poco más de cuatro horas, por lo cual sus colegas le dieron el apodo de "el rey de la carrera".

Ha entrenado rigurosamente para los Juegos Olímpicos de París, corriendo entre 300 y 400 kilómetros al mes. Para Luan, las carreras y su empleo de repartidor se han vuelto indispensables y son partes mutuamente satisfactorias de su vida. A pesar de estar cerca de los 40 años de edad, una etapa en la que muchos atletas consideran retirarse, Luan siente que está a las puertas de un nuevo capítulo en su vida.

En el verano de 2020, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París anunció el proceso de inscripción a la Maratón de Participación Masiva, que incluyó una lotería que, en última instancia, elegiría 40.048 corredores de más de 800.000 inscriptos en todo el mundo. La maratón pública tendrá lugar el 10 de agosto por la noche en el mismo recorrido olímpico.

## Una histórica colaboración

#### Argentina devuelve 14 reliquias a China según un acuerdo de repatriación

Por WANG KAIHAO

En una importante muestra de cooperación internacional sobre la preservación del patrimonio cultural, el 27 de junio la embajada china en Buenos Aires recibió 14 piezas de bienes culturales devueltas por Argentina.

Tanto China como Argentina son Estados parte de la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970 de la UNESCO. En 2018, los países también firmaron un acuerdo intergubernamental sobre la prevención de esos casos y la promoción de la repatriación de reliquias culturales relacionadas.

La devolución exitosa de los artículos constituye el primer esfuerzo de colaboración desde la firma del acuerdo.

En la ceremonia de entrega que tuvo lugar en la embajada, Wang Wei, embajador chino en Argentina, resaltó que la devolución de estos bienes culturales marcó el último logro de la asociación estratégica integral entre China y Argentina.

"Este esfuerzo de colaboración no solo subrayó el profundo respeto de Argentina por los derechos culturales y emocionales del pueblo chino, sino que también demostró el compromiso firme de ambas naciones de proteger el patrimonio cultural humano, combatir el contrabando de objetos y cumplir con los acuerdos internacionales", comentó Wang.

Añadió que esta experiencia también ha sido valiosa para fortalecer la cooperación bilateral en diversos campos.

Las 14 piezas devueltas son bienes culturales que salieron de forma ilegal de China y constan de siete campanas de bronce que datan de finales del período de Primavera y Otoño (770-476 a. C.), tres figurillas de cerámica, dos cabezas de figurillas de cerámica, una rana de bronce y un casco de bronce que datan de la dinastía Han (206 a. C. a 220 d. C.) a la época de las dinastías del Sur y del Norte (aproximadamente del siglo V al siglo VI).

El comisario mayor y director general de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), Marcelo Chiappero, señaló que expertos del Museo Nacional de Arte Oriental (MNAO) determinaron la autenticidad de las piezas y la parte china pertinente también confirmó su originalidad.

Fueron confiscadas en 2017 en coordinación con el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA en el marco de una operación conjunta con Interpol (policía internacional) denominada Athena, de acuerdo con la Lista Roja de Bienes Culturales Chinos en Peligro, publicada conjuntamente por el Consejo Internacional de Museos y China.

La Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China comenzó a perseguir la repatriación en 2019 a través de la Embajada de China en Argentina. El 12 de diciembre de 2023, un tribunal argentino ordenó la devolución de las 14 piezas de arte y objetos culturales a la embajada china.

Xinhua colaboró con esta nota.



Las piezas de bienes culturales que Argentina devolvió a China exhibidas en Buenos Aires el 27 de junio. PARA USO DE **CHINA DAILY** 

#### CHINA DAILY

Website: www.chinadaily.com.cn 15 Huixin Dongjie Chaoyang,

Beijing, China 100029 +86 (0) 10 64918366

chinawatch@chinadaily.com.cn

Publicidad: +86 (0) 10 64918631; ads@chinadaily.com.cn

Siguenos en: Facebook.com/chinadaily twitter.com/ChinaDailyUSA

CHINA DAILY USA 1500 Broadway, Suite 2800, New York, NY 10036

+1 212 537 8888 editor@chinadailyusa.com © 2024 China Daily Todos los derechos reservados

CONTACTENOS